#### Pierde fuerza el intento mediador de Brasil y Colombia

El Tribunal Supremo de Venezuela declaró legítima la elección y declaró a Maduro como ganador \_\_ 1.25

BUENOS AIRES . ARGENTINA



W W W . C R O N I S T A . C O M

# El Cronista

VIERNES

23 DE AGOSTO DE 2024

PRECIO: \$ 1.000 N° 54.699 REC.

- URUGUAY: \$ 40 W • BRASIL: R\$ 8
- PARAGUAY: G\$ 9.500

Merval 1.577.419 ♥ -2,69% — Dow Jones 40.712 ♥ -0,43% — Dólar BNA 964,50 0,05% — Euro 1,11 0,00% — Real 5.59 0,14% — Riesgo país 1560 2,30%



LA REFORMA FUE CONVERTIDA EN LEY CON 61 VOTOS POSITIVOS, CON APOYO DE LEGISLADORES DEL PRO

# Nuevo desafío del Senado: votó el aumento a jubilados con una mayoría que puede resistir el veto

La norma fija para los haberes un piso superior a la canasta básica y dispone reconocer un 8% adicional para compensar la inflación de enero. El costo fiscal estimado es 0,4% del PBI

Milei ratificó que no avalará la ley, pero enfrenta el riesgo de que sea ratificada en ambas cámaras. El Presidente y Macri cenaron el miércoles, tras el rechazo al DNU de la SIDE

El Congreso continúa siendo uno de los principales obstáculos políticos del Gobierno. Javier Milei no ha conseguido, hasta el momento, sellar los acuerdos necesarios para avanzar en un cronograma mínimo de leyes. El miércoles Diputados rechazó el DNU que reforzó el presupuesto de la SIDE y ayer el Senado convirtió en ley un cambio en la fórmula de pago de las jubilaciones que le costará 0,4% del PBI. El voto de legisladores del PRO a favor de ambas iniciativas demuestra que incluso el vínculo con su principal aliado es inestable. Por esa razón el Presidente invitó a Mauricio Macri a cenar el miércoles por la noche a Olivos. El exmandatario también buscó llamar la atención por los incumplimientos de coparticipación que afectan a la Ciudad. Milei avisó que vetará la ley, pero el Congreso podría resistir la movida. \_\_\_\_P. 8,9y10

#### > ZOOM EDITORIAL

El Gobierno planea un 2025 con superávit fiscal y una inflación de 8%

Horacio Riggi
Subdirector periodistico
\_p. 2\_\_



ILUSTRACIÓN: FRANCISCO MAROTTA

#### **POPINIÓN**

Evitemos los errores de Lula para ser un polo de IA

Gustavo Pérego

Director de ABECEB

\_\_p. 3\_\_\_

#### PANORAMA

El Gobierno no se baja del "operativo ganar tiempo" mientras ordena la macro

Nuria Am Periodista \_\_p. 12\_\_

SEÑAL DE POWELL PUEDE BENEFICIAR A EMERGENTES



ACHICA CARGA TRIBUTARIA PARA REDUCIR COSTOS

#### EL TUIT DEL DÍA



"Seguimos destrabando y liberando el comercio. Años de aprietes, SIRAs, y regulaciones ridículas son cosa del pasado de la mano de Pablo Lavigne y equipo. Convicción, transparencia y previsibilidad para que el comercio crezca!".

> Pablo Quirno Secretario de Finanzas

#### **EL NÚMERO DE HOY**

11,6%

cayeron las ventas en supermercados en el primer semestre. En junio la baja fue de 7,3%

#### DOOM EDITORIAL



Horacio Riggi hriggi@cronista.com

Consultoras, economistas y analistas piensan que le costará mucho al Gobierno seguir bajando los precios y que la inflación puede estancarse en un 4% mensual.

### El Gobierno planea un 2025 con superávit fiscal y una inflación de 8%

puesto en bajar la inflación y en mantener el déficit a raya. Dos premisas a las que parece no estar dispuesto a renunciar, a pesar de la presión que ejerce hasta el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), por una devaluación, y de la realidad de una economía que muestra fuertes caídas en la industria y en el empleo.

Consultoras, economistas y analistas piensan que le costará mucho al Gobierno seguir bajando los precios y que la inflación puede estancarse en un 4% mensual, Otros creen que si Javier Milei quiere perforar ese piso no tiene otra herramienta que dolarizar.

Si bien el ministro de Economía, Luis Caputo, no ve con malos ojos una dolarización de la economía, Federico Sturzenegger, flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado, no cree en la dolarización.

Los dos ministros, sí coinciden en que la baja de la inflación y el déficit fiscal no son negociables. Es decir, el Gobierno sueña con tener un 8% anual de inflación en 2025 y con superávit fiscal.

La tarea para que eso pase no parece sencilla, aunque no hay que descartar que al Gobierno no le importó que el costo de bajar la inflación fuese una mayor recesión. Siguiendo esa línea si Milei tiene que elegir entre baja de precios o caída de la industria, la elección parece un voto cantado.

Tal vez una muestra de lo que viene se puede reflejar en "El Monitor de Desempeño Industrial (índice MDI)", que adelanta el ciclo de actividad industrial, y que se encontró nuevamente por debajo de 50 (niveles de contracción). Fue el noveno registro consecutivo en esta situación, según un reporte de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Se situó en 44,3 y mostró un incremento de 5,3 p.p en comparación al mismo mes del año pasado.

El indicador permanece en terreno de contracción, pero se aleja de los mínimos alcanzados en enero de este año. El indicador pondera los resultados de la producción, las ventas, el empleo, los tiempos de entrega y los niveles de stock de insumos.

El 38,9% de las empresas encuestadas reportó disminuciones en la producción, el 43,7% en las ventas, el

28,2% en las exportaciones y el 17,3% en el empleo.

En todos los casos, estos porcentajes fueron inferiores a los del relevamiento anterior.

Lo que resta saber es cómo seguirá transitando el ajuste una sociedad con elevados índices de pobreza y que no tiene en el corto plazo la posibilidad de revertir su situación.

▶ LA FOTO DEL DÍA

CRÉDITO: RED X

### Un incendio en Ensenada causó alarma

Una dotación de más de 40 bomberos logró extinguir el fuego que ayer se produjo en una línea de hidrocarburos en la refinería del Complejo Enrique Mosconi, en la ciudad de Ensenada. Trabajaron en el lugar bomberos y brigadistas de YPF, de Ensenada y Berisso con el apoyo de efectivos de Prefectura. No hubo heridos ni evacuados. Por el incendio se instaló en zona un móvil de análisis de Calidad de Aire del Ministerio de Ambiente bonaerense, sin que se hayan detectado riesgos en la zona. Además, se desplegó un amplio operativo en el marco del Plan de Respuesta ante Emergencias con Impacto en la Comunidad (PREIC) que conforman los municipios de Ensenada, Berisso y La Plata.





La frase del día

**Guillermo Francos** 

Jefe de Gabinete

"El ex presidente Macri está equivocado respecto del tema SIDE y debió consultar. Recién se constituyó la comisión ayer; tiene bastante experiencia en estos temas, su Gobierno ha tenido cantidad de fondos para aplicar a las tareas del Estado y fue criticado por eso. Su Gobierno tuvo varias causas y denuncias por estos temas. Sabe que el Estado necesita de fondos para asignar a la seguridad nacional".

OPINION

Gustavo Pérego Director de ABECEB



### Evitemos los errores de Lula para ser un polo de IA

n los próximos días, el asesor presidencial Demian Reidel, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, expondrán sobre la iniciativa del gobierno de Javier Milei de transformar a la Argentina en un "hub internacional de inteligencia artificial (IA)", en un evento organizado por el Instituto Milken en Nueva York. Es un nuevo paso que el Gobierno lleva adelante para atraer inversiones de este calibre para el país y con ello, transformar la matriz productiva nacional.

No sólo Argentina ha visto en la IA un objetivo estratégico nacional, Brasil también se ha venido moviendo, aunque sin tanto ímpetu como el gobierno del Presidente Milei. Sin embargo, cabe destacar que Brasil es el país más avanzado de América latina en el uso de IA, según la investigación realizada por la consultora IDC, con un 63% de las empresas que utilizan datos y análisis también utilizan IA, en comparación con un promedio de 47% en América latina.

La regulación de IA en el país vecino avanza a un ritmo lento y podría perjudicar el desarrollo de la tecnología en Brasil y la innovación en el sector productivo. El proyecto de ley 2338 de 2023, en discusión en la Comisión sobre IA en el Senado brasileño, propone una legislación muy restrictiva. La iniciativa que busca frenar el uso indebido de la tecnología con relación al usuario, también, según advierten los especialistas, trae el riesgo de aislamiento y retraso tecnológico a Brasil.

El proyecto de ley, siguiendo la vieja costumbre brasileña de hiper regular todo, excede su objetivo de colocar límites a la tecnología al intentar regular la propia IA en sí, haciendo que la ley se aplique desde la concepción y desarrollo de los sistemas, en lugar de dar relevancia al uso y aplicaciones por grado de riesgo, lo que resulta en barreras al desa-



rrollo tecnológico nacional bra-

El texto que está siendo analizado, establece una amplia gama de normativas que van más allá al análisis de riesgos y protección del usuario final. La propuesta de ley, según la industria, provoca inseguridad jurídica al establecer una superposición de competencias regulatorias entre los distintos organismos de control, dificultando la interpretación y aplicación de la ley. Pero, además, se destaca la posibilidad de que el regulador pueda violar secretos comerciales e industriales, interviniendo en el propio negocio del privado y hasta en sus procesos internos debido a la excesiva gobernanza, incluso para aplicaciones que no son de alto riesgo ya que no poseen interacción con humanos. Brasil se camina a construir un marco reNo sólo Argentina ha visto en la IA un objetivo estratégico nacional, Brasil también se ha venido moviendo, aunque sin tanto ímpetu como el gobierno del

Presidente Milei

El futuro de transformación de la Argentina podría estar en el trinomio: energía + geografía + temperatura. Necesitamos un 'marco regulatorio desregulado' para la IA

gulatorio muy similar al europeo, con hiper regulaciones que sobreprotegen al usuario en detrimento del desarrollo empresario y tecnológico.

El caso de Brasil, así como el de la Unión Europea, debe ser considerado por el gobierno de Milei para no cometer el mismo error. En consecuencia, debemos destacar que el principio fundamental para legislar sobre la IA es un marco legal que regule las aplicaciones de los sistemas de alto riesgo, que es la etapa en la que se materializan y pueden ser evaluados, y no en el momento de su concepción y desarrollo de los sistemas como lo quieren hacer en Brasil, destruyendo con ello la posibilidad innovación tecnológica, y con ello todo su derrame. "La nueva regulación debe nacer desregulada", brindando el máximo de flexibilidad a los emprendedores y pymes nacionales para que puedan absorber por un lado el uso intensivo de los sistemas a partir de la IA, pero también para que puedan desarrollar productos y servicios en el marco de la Cuarta Revolución Industrial.

Nuestro país tiene ventajas competitivas inigualables para el desarrollo del "cuarto polo global de IA", tal como no se cansan de repetir el Presidente Milei y Reidel. La Argentina cuenta con un conjunto de activos casi únicos, que lo hacen altamente atractivo para su desarrollo. Primero, gracias a la revolución de shale en Vaca Muerta, y principalmente el gas natural, así como la energía eólica y solar, nuestro país posee un acceso muy barato a la energía. En segundo lugar, por ser un lugar austral, más de la mitad de su territorio posee un clima templado a frio, muy necesario para la operación de infraestructura de IA. En tercer lugar, su geografía insular alejada de las zonas de conflicto globales, nos transforman en un lugar prácticamente único, donde además contamos con grandes regiones inhabitadas como la Patagonia con un costo muy barato de acceso a la tierra. Pero, además, contamos con mano de obra calificada en sistemas y una comunidad de emprendedores y unicornios expresiva, con Mercado Libre como gran abanderado.

El futuro de transformación de la Argentina podría estar anclado en el trinomio que nos dio la naturaleza: energía + geografía + temperatura. Sin embargo, necesitamos un 'marco regulatorio desregulado' para la IA que no sea un obstáculo para el desarrollo de la nueva tecnología en el país. El RI-GI junto a una macroeconomía que se estabiliza es el camino. Aprendamos de los errores de nuestros vecinos y abracemos la cuarta revolución industrial sin miedos, sinideologías, sin reparos, sin chovinismo nacionalista delirante. En síntesis, sin ser la Argentina de siempre, "la Argentina de la máquina de impedir".....

© El Cronista

Fundado en 1908 Una publicación propiedad de El Cronista Comercial S.A.

Registro de la Propiedad Intelectual N° 52213187 Miembro de la Red de Diarios Económicos de América Latina.

ISSN 03255212

STAFF Director General: Christian Findling. Director Periodístico: Hernán de Goñi. Subdirector Periodístico: Horacio Riggi. Jefe de Redacción: Walter Brown y Javier Rodríguez Petersen. Editores. Finanzas: Ariel Cohen. Economía y Política: Matías Bonelli. Negocios: Juan Compte.

CRONISTA.COM Editora General Web: Florencia Pulla. Editor Jefe Web: Guillermo Pereira

GERENCIA COMERCIAL Mauro Mattiozzi - 11-7078-3275 - e-mail: publicidad@cronista.com. Recepción de avisos: French 3155 Piso 5to (C1425AWM) Buenos Aires. Redacción, Producción y Domicilio Legal: French 3155 Piso 5to (C1425AWM) Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270. Internet: www.cronista.com.

Suscripciones 0-800-22 CRONISTA (27664) e-mail: suscripciones@cronista.com. Impresión: Editorial Perfil SA. California 2715 CABA. Distribución: En Capital Federal TRIBE S.A. Teléfono: 4301-3601. En Interior: S.A. La Nación, Zepita 3251, CABA

Cartas de lectores, comentarios, notas, fotos y sugerencias Se reciben en cartas@cronista.com o www.cronista.com. French 3155 Piso 5to (C1425AWM), Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270

#### IMPUESTOS Y REGULACIONES

## Costo argentino

# Caputo se fijó como meta los próximos 30 días para consolidar la baja de la inflación

El Gobierno busca aplacar los precios con alivio en el costo argentino, aunque el reacomodamiento de precios relativos todavía presione. La inflación en alimentos promedia 2% en lo que va del mes

\_\_\_ Patricia Valli

\_\_ pvalli@cronista.com

El ministro de Economía Luis Caputo viene hablando en los últimos días de los próximos 30 días como determinantes para consolidar la baja de la inflación y el resultado fiscal, que contará con los ingresos adicionales de Ganancias, moratoria y blanqueo para bajar presión fiscal según el plan de Gobierno.

El miércoles por la tarde Caputo pasó por una clase de la Universidad Católica Argentina (UCA) donde reiteró que irán detallando medidas "para contribuir que la inflación continúe a la baja. Devaluando lo único que se gana es que la inflación suba y la paguen los que menos tienen. El primer paso fue la eliminación de la retención de IVA a los comercios.

El director del BCRA, Federico Furiase, destacó la estrategia de sostener el ancla cambiaria y el superávit, además del freno de la emisión para consolidar la baja de la inflación.

"Con superávit financiero (0,4%/PIB acumulado) y control de la cantidad de dinero (base amplia -60% real contra diciembre de 2023), el ancla nominal del crawling del 2% permitió una rápida desinflación de bienes núcleo (abajo del 3%), en contexto de corrección de tarifas y recuperación del salario real", enfatizó sobre el rumbo del plan económico.

En los grandes bancos que operan en la Argentina ven el énfasis sobre la inflación que muestra el Gobierno como el eje que permite que la imagen presidencial se mantenga y que la población conserve la paciencia. La meta es que converja al 2% -entre núcleo y tasa de crawling peg- en los próximos meses.

"Nadie pensaba que la inflación podría estar en torno al 4% a esta altura", aseguran quienes hablan regularmente con los funcionarios de Economía y el BCRA. Este mes, aventuran, el dato del IPC incluso podría empezar con 3, si bien hay cuestiones que presionan como la corrección de precios relativos que sigue en marcha, en particular tarifas, lo que puede hacer que el 4% sea difícil de perforar.

La inflación en alimentos en lo que va de agosto promedia 2,1% mensual y 2% en la medición punta a punta según LCG. En la tercera semana de agosto el índice marcó 0,3% y en el mes acumula 1,5%.

Uno de los pasos que siguen en materia de baja de impuestos es la reducción de 10 puntos para el impuesto PAIS. "Vamos a estar bajando el impuesto a partir de septiembre al 7,5%. Esto contribuirá a que la inflación baje. Si queremos hacer algo por los que menos tienen, lo más importante es terminar con el flagelo de la inflación", enfatizó Caputo.

El Gobierno apuesta a la competencia para evitar que el alivio tributario quede en los bolsillos de las empresas como mejora de la rentabilidad. La menor presión de los costos debe trasladarse a los precios para que impacte en la inflación. La duda es si la competencia alcanzará con un Gobierno que está en contra de regular a las empresas.

Por su parte, las empresas, reclamaron que otras jurisdicciones subnacionales se plieguen a la medida, "particularmente en lo que refiere al Impuesto a los Ingresos Brutos, En ancla del crawling peg al 2% contribuyó a una rápida desinflación, aseguró Furiase del BCRA

"Devaluando lo único que se gana es que la inflación suba y la paguen los que menos tienen", dijo Caputo

generan sistemáticos y elevados saldos a favor del contribuyente de muy difícil o imposible recupero", indicó la Cámara de Comercio.

#### INGRESOS Y AJUSTE

Según los datos de la consultora 1816, el impuesto PAIS representó un aumento en los ingresos de 264% en los primeros siete meses de este año contra el mismo período de 2023. Y aportó un 19% a la mejora del resultado financiero.

Ante la consulta de los alumnos de la UCA, que mide la pobreza y la incertidumbre económica y pocos días después de que se conociera que 56,3% de los chicos están bajo la pobreza multidimensional, Caputo, que destacó el ajuste fiscal, afirmó: "hubiera sido más duro si no actuábamos".

Sobre ese ajuste, 1816 destacó que la licuación de jubilaciones explicó el 32% a la mejora del resultado financiero mientras que la baja de subsidios aportó el 17%. El freno de la inversión pública contribuyó en un 26% a la mejora del saldo financiero.

### Ventas en supermercados ya suman ocho meses consecutivos en baja

\_\_\_ El Cronista

\_\_\_\_ Buenos Aires

En junio pasado el Índice de ventas totales a precios constantes muestra una caída de 7,3% respecto a igual mes de 2023, en tanto que el acumulado enero-junio cerró con una baja de 11,6% respecto a igual período de 2023. Así surge de los datos que difundió ayer el Indec, que muestran la crisis del consumo.

Con esta caída, las ventas de supermercados ya acumulan en la medición interanual siete meses consecutivos en baja luego de que se dieran signos negativos en noviembre (-1,7%), diciembre (-6,6%), enero (-13,9%), febrero (-11,4%), marzo (-9,3%), abril (-17,6%), mayo (-9,7%) y junio (-7,3%).

Lo mismo ocurre con la comparación con el mes anterior. Se dieron bajas en enero (1,8%), febrero (1,5%), marzo (1,1%), abril (0,7%), mayo (0,5%) y junio (0,3%). A esto hay que sumarles las de noviembre y diciembre.

Además, el informe precisó que las ventas realizadas con medios de pago como billeteras virtuales ascendieron a \$ 132.910.224, un 8,7% del total, y un alza de 388,5%.

Por su parte, las transacciones en efectivo ascendieron hasta los \$ 265.197.647, lo que representa el 17,3% de las ventas totales, un aumento de 144,4% respecto a mayo del año anterior.

Los números negativos en cuanto al nivel de consumo también se evidenciaron en el segmento de los supermercados mayoristas.



Ventas en supermercados siguen con signo negativo

Según el trabajo del Indec, en junio el Índice de ventas totales mostró una disminución de 14,5% respecto a igual mes de 2023, en tanto que en el acumulado enero-junio de este año se dio una caída de 12,6% respecto a igual período de 2023.

En junio, el índice de la serie desestacionalizada muestra una disminución del 0,5% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,7% respecto al mes anterior.

Por otra parte, las ventas en los shoppings son las que recibieron el golpe más duro en lo que es la crisis que se da en el consumo. Según el Indec, las ventas totales relevadas en la encuesta alcanzaron un total de \$ 463.761,6 millones, lo que representa un incremento de 220,5% respecto al mismo mes del año anterior.



### Empresarios creen que sin retenciones por IVA y Ganancias se dinamizarán las ventas pero piden que provincias imiten la medida

\_\_\_ Victoria Lippo

\_\_\_ mlippo@cronista.com

El Gobierno eliminó las retenciones de IVA y Ganancias para el comercio como primera medida de las que el ministro de Economía, Luis Caputo, hará los próximos 30 días para reducir "el costo argentino". Operadores de pago y cámaras destacan que impulsará la regularización y dinamizará el consumo, pero piden que las provincias imiten la decisión de Nación.

El anuncio se da en el marco de caídas del consumo que, según Scentia, perforaron el 16% en autoservicios en julio. En paralelo, los pagos con tarjetas de crédito y otros medios crecieron por encima de la inflación. First Capital Group informó que las operaciones con tarjeta de crédito subieron 16,9% en julio contra el mes anterior. Guillermo Barbero, socio de First, explicó a El Cronista que esto pasó por la oferta de cuotas que aumentan en la medida que esté controlada la inflación.

El exsecretario de Política Tributaria, Roberto Arias, explicó en sus redes sociales que la medida solo elimina las retenciones que descuenta el procesador de medio de pago a cuenta de Ganancias e IVA. Barbero destacó que la decisión se dio en un momento en el que muchos comercios no estaban registrando Ganancias.

Sobre el efecto en los precios hay posiciones distintas: para Arias, podría contribuir levemente a la baja por el menor costo de las operaciones. Barbero dijo que es posible que en el costo final esto fuera más de un 10%, pero que difícilmente impacte en precios.

Lo que sí cree, es que dinamizará el comercio. "Quizás motive que haya más cuotas, en vez de bajar precios", analizó Barbero. Emiliano Porciani, jefe de negocios de Payway, dijo que esperan una dinamización de los pagos electrónicos y que es un avance "para igualarlos a los pagos en efectivo".

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) señaló que los menores costos servirán para reducir la evasión y la Cámara Argentina Fintech (CAF) lo vió como un incentivo que en Argentina "la industria El consenso es que dinamizará el consumo, con un efecto marginal en precios e impulso a la formalización.

financiera apalanque el crecimiento de la economía real". La COPAL agregó que esto va a "favorecer la actividad, liberar capital de trabajo y promover la formalización".

La Asociación de Bancos de Argentina (ABA) deslizó que es una medida que reclamaban, que "no se aplicaba porque se priorizaba la recaudación" y que ahora se ahorrará el costo de administración y gestión de billetes. Las cámaras compartieron un pedido: que las provincias adhieran y recorten Ingresos Brutos, además de otros tributos locales. ABA pidió eliminar el "impacto distorsivo" de los tributos para impulsar "el crecimiento sostenible" y la CAME dijo que trabaja con los gobiernos para que "eliminen la retención de Ingresos Brutos".

Arias opinó que probablemente las jurisdicciones no hagan nada: "Las que administran bien, seguirán así. Los que administran mal, no van a adherir a una decisión nacio-

Las cámaras sumaron un pedido a Nación: reducir la presión tributaria "que está en torno al 40% en los alimentos y el 50% en las bebidas".—



La sacás en 5 minutos, la disfrutás todos los días.

¡Abrila desde CREDICOOP MÓVIL cuando quieras, las 24 hs!









Cartera Comercial. Válido para personas humanas con actividad comercial, sin Cuenta Corriente en Banco Credicoop. La apertura de la cuenta estará sujeta al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco. La bonificación aplicará sobre la comisión de mantenimiento de la cuenta corriente y estará vigente por 12 (doce) meses desde la fecha de apertura: este beneficio será válido sólo para contrataciones realizadas a través de Credicoop Móvil entre el 06/11/2023 y el 31/12/2024. Más info en www.bancocredicoop.coop o a través de Credicoop Responde al 0800-888-4500.





La Banca Solidaria

Wiernes 23 de agosto de 2024 El Cronista

### Economía & Política



"Si quienes votamos este proyecto somos degenerados fiscales, Milei es un degenerado social" Juliana Di Tullio Senadora

FIRMA DE ACUERDO EN CANCILLERÍA

# EE.UU. busca promover inversiones en litio y convoca a más de 200 empresas



La canciller Mondino firmó el acuerdo con los Estados Unidos

Un funcionario clave de Joe Biden en Estados Unidos visitó Argentina para firmar un Memorando de Entendimiento para fortalecer la cooperación en minerales críticos.

\_\_\_ Florencia Barragan

\_\_\_ fbarragan@cronista.com

La canciller Diana Mondino firmó un acuerdo clave con Estados Unidos para inversiones en minerales críticos, como litio y cobre. Lo hizo junto a José Fernández, subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medioambiente del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ayer por la tarde en el Palacio San Martín.

Técnicamente, la firma fue sobre lo que se conoce como Memorando de Entendimiento para fortalecer la cooperación en minerales críticos. Durante el acto, junto a Mondino, el funcionario de Joe Biden afirmó: "Esta relación bilateral refleja el deseo de fortalecer los lazos, trabajando para incrementar más el comercio".

Desde el Departamento de Estado de EE.UU. difundieron en un comunicado que el Memorando busca "fortalecer la cooperación en las cadenas de suministro de minerales críticos, y promover el comercio y la inversión en la exploración, extracción, procesamiento, refinación, reciclaje y recuperación de recursos minerales críticos".

Sobre la importancia de este

La firma del convenio no significa que Argentina vaya a sumarse a los beneficios que tendrá el IRA

En EE.UU. buscan promover otros proveedores de litio ante la injerencia China a nivel global

convenio, Fernández mencionó: "Argentina puede desempeñar un papel clave en los minerales críticos que impulsarán la economía del siglo XXI, para metas de energía limpia. Tenemos que diversificar nuestras fuentes de suministro". La información que tienen en Estados Unidos es que la demanda de litio se va a multiplicar por 42 de cara al 2050 si se busca cumplir con las metas de descarbonización. Y lo que observan es que hoy China controla dos terceras partes de los minerales críticos que hay en el mundo.

Tras la firma del acuerdo, el Departamento de Estado organizó un encuentro sobre el litio y el cobre, cerrado para la prensa, donde participaron funcionarios del gobierno nacional y de 5 provincias. Además, convocaron a empresas, y se inscribieron para participar 240, reveló Fernández. "Desde

este mismo viernes vamos a expandir al sector de la minería en Argentina", concluyó. Son compañías de 14 países y también de la UE, tanto grandes como pequeñas, y desde las vinculadas a la producción como al sector financiero.

En la misma línea, Mondino, durante la firma, aseguró que la importancia radica "sobre todo en el desarrollo económico", para que Argentina sea un "proveedor confiable de recursos estratégicos". Además, mencionó: "Hay que atraer mayor cantidad de inversores, compradores, proveedores de tecnología. Es lo que nuestro país necesita".

#### TRANSICIÓN ENERGÉTICA

El Memorando que Estados Unidos invita a Argentina a suscribir ya lo han firmado otros 14 países y la Unión Europea, para promover inversiones y también altos estándares de trabajo. Sin embargo, esto no significa que Argentina vaya a estar sumándose a los beneficios del IRA (la Ley de Reducción de la Inflación). Las inversiones del Estado norteamericano para la transición energética serán, en algunos casos, como el litio, solo para los países donde hay acuerdos de libre comercio, y Argentina no es uno de ellos. "No hay que descartarlo, esta firma es un paso", afirmó un alto funcionario del gabinete económico.

Sobre este punto, Fernández le bajó el tono: "Tuvimos la conversación sobre el IRA con muchos países, muchos quieren ser parte. Tenemos pocos tratados de libre comercio. Hay una parte del IRA que subvenciona baterías de autos con minerales que provienen de un país con acuerdo. Pero cuando necesitás 42 veces el litio de hoy, quiere decir que el mercado está abierto, se va a necesitar litio en muchas partes del mundo. Estados Unidos va a ser un mercado, pero habrá más". Además, reveló que analizan proyectos muy importantes de minería con muchos países que no tienen libre comercio.\_\_\_

Senado dio marcha atrás con el último aumento y congelan sus dietas hasta diciembre



#### TRAS APROBAR LA FÓRMULA JUBILATORIA

Luego de la polémica desatada tras la suba de las dietas de los senadores a \$9 millones, la Cámara Alta aprobó retrotraer el último aumento que se dio por estar enganchados a la paritaria de los trabajadores legislativos, y acordaron congelar los sueldos hasta fin de año. La decisión se tomó de manera unánime, con 65 votos afirmativos en un trámite que no demoró más de 10 minutos.

En paralelo, volvió a comisión el proyecto del senador de UP José Mayans, que propone fijar el salario de los legisladores en 20 salarios mínimos, además de poner topes a los de los otros dos poderes.

HABLÓ FUNCIONARIO CLAVE DE JOE BIDEN

### Preocupa a Estados Unidos el dominio de China en litio a nivel mundial

En su visita por Argentina, José Fernández, del Departamento de Estado, apoyó a Milei y al RIGI, pero pidió tener en cuenta el cambio climático y prácticas desleales del gigante asiático

\_\_\_ Florencia Barragan

\_\_\_ fbarragan@cronista.com

José Fernández, subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medioambiente del Departamento de Estado de los Estados Unidos, visitó Argentina para firmar un acuerdo con Cancillería con el objetivo de promover inversiones en minería. En diálogo con algunos medios, entre ellos El Cronista, compartió su visión sobre el gobierno de Javier Milei y las posibles inversiones que podrían surgir con el RIGI. Además, criticó a China por prácticas desleales en relación con la venta global del litio.

"Nuestras relaciones comerciales no son buenas, pero venimos a profundizarlas", afirmó Fernández, miembro del gabinete del presidente Joe Biden. Por ese motivo, firmó un memorando de cooperación con la canciller Diana Mondino. "Profundizar la relación significa que, en vez de solo hablar, vamos a traer empresas e inversionistas, y demostrar que el país quiere hacer las cosas bien", aseguró.

Estados Unidos tiene un interés muy importante en los llamados "minerales críticos", debido al rol que tendrán en la transición energética, como el litio en las baterías de autos eléctricos, por ejemplo. Fernández citó a la Agencia Internacional de Energía, que en un informe mencionó que para 2050 se necesitará 42 veces la cantidad de litio actual para alcanzar las metas de descarbonización. "Esto es una necesidad para el mundo y una oportunidad para países como Argentina", afirmó.

Argentina es el cuarto productor mundial de litio. De los tres proyectos actuales en producción, dos pertenecen a una compañía estadounidense, mientras que el último, que acaba de arrancar, es de capitales chinos. Ante la consulta de si preocupa la presencia de China en este sector, Fernández contestó: "No nos preocupa ni abogamos por un corte de relaciones comerciales. Estados



José Fernández, secretario de Energía de Joe Biden

Las estimaciones de EE.UU. indican que para 2050 se necesitará 42 veces la cantidad actual de litio

Fernández acusó a China de estar detrás de prácticas desleales para desplomar el precio del litio

Unidos tiene relaciones muy importantes con China. Lo que decimos es que queremos que China compita con las mismas reglas".

En este sentido, agregó sobre China: "Que no roben propiedad intelectual, que cumplan con requisitos de transparencia, con regulaciones laborales y ambientales iguales a los de otros países. Que permita que nuestras empresas y las de otros países puedan competir en igualdad de condiciones y no usen su posición dominante en muchas industrias de manera abusiva".

Puntualmente sobre el mercado global del litio, aseguró que China controla dos terceras partes de los minerales críticos que existen en el mundo. "Nunca es bueno tener un solo vendedor; pueden utilizar su posición dominante en tu contra". Además, los acusó de provocar la caída abrupta en el precio internacional: "Muchos países quieren promover la energía limpia, fomentando la inversión en litio. En China están inundando el mercado de litio, que del 2023 al 2024 bajó

de u\$s 80.000 a u\$s 12.000. ¿Por qué lo hacen? Un monopolista busca destruir la competencia y que otras empresas salgan del mercado".

Consultado sobre cómo ve el gobierno de Milei, contestó: "Apoyamos los esfuerzos de este gobierno para estabilizar la economía e impulsar el crecimiento. Pero reconocemos que hay que buscar la manera de minimizar el costo social". Sobre la posible llegada de inversiones, mencionó que "hay varios proyectos que están a punto de hacer anuncios". Si bien dijo no tener los detalles sobre el RIGI, reveló: "En una conversación con una empresa muy importante lo citaron como algo que los ayudó a tomar una decisión". De todos modos, también mencionó sobre los temas cambiarios que "las empresas lo resaltan en varias ocasiones"...



# Calidad que impulsa. Cercanía que potencia.

► Auditoría ► Consultoría ► Impuestos y Legales ► Outsourcing & Payroll



CON 61 VOTOS A FAVOR Y SOLO 8 EN CONTRA

### El Senado hizo ley un aumento en las jubilaciones y Milei promete vetarlo



Villarruel comandó gran parte del debate pero cedió el timón al senador Abdala poco antes de la votación

Tras el duro revés que sufrió el Gobierno en Diputados, el Congreso convirtió en ley la nueva movilidad previsional con el grueso del voto opositor. La Casa Rosada ya anticipó su reacción

Lucas González Monte

lgonzalezmonte@cronista.com

El Senado aprobó ayer luego de más de cinco horas una nueva fórmula de movilidad previsional que plantea una suba de las jubilaciones y un cambio en su mecánica de actualización en sintonía con el proyecto que había votado Diputados y que el gobierno de Javier Milei promete vetar.

La reforma al mecanismo de movilidad jubilatoria se aprobó en general con 61 votos positivos, 8 negativos y ninguna abstención. Luego cada uno de los

artículos en particular recibió un contundente aval por encima de los dos tercios por parte de los presentes para evitar cualquier modificación y hasta desafiar un veto presidencial.

En el inicio del debate sobre la actualización de las jubilaciones, Mariano Recalde (UP) señaló el sistema previsional "está en crisis y está en crisis por la crisis en la que está el país" y afirmó que el Estado tienen el "deber constitucional de sostener" esos ingresos.

Además cruzó al presidente Javier Milei, quien no dudó en repostear ayer una publicación que califica a los legisladores que impulsan esta ley de "de-

generados fiscales". "El costo fiscal (del proyecto) es del 0,4 del PBI, el mismo de haber modificado el Impuesto a los Bienes Personales. Los recursos están, pero se destinan a otro lado", agregó el expresidente de Aerolíneas.

Ayer, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo -en referencia a este y otros proyectos como el de financiamiento educativo- que "todo lo que vaya en contra del equilibrio fiscal y de las cuentas públicas, que es nuestra columna vertebral, seva, por supuesto, a vetar".

#### **PUNTOS DESTACADOS**

La ley establece la fórmula de movilidad por variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y que se complementará en marzo de cada año con un aumento del 50 por ciento de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del Índice

"todo lo que vaya en contra del equilibrio fiscal y de las cuentas públicas, se va a vetar", reiteró Adorni

de Precios al Consumidor (IPC) el año anterior. Si la variación no fuese positiva, no se aplicará ningún ajuste, y el cálculo del año siguiente se hará en base al último índice utilizado.

Además dispone que se otorgue por única vez, a partir de abril de 2024, un incremento compensatorio adicional del 8,1 %, acumulativo al 12,5 % previsto en el artículo 4º del DNU 274/24, a fin de alcanzar el 20,6 % de la variación porcentual mensual del IPC de enero de 2024. Y establece que la ANSES garantizará, para el caso de las personas que perciban un solo beneficio, el pago de una prestación con un suplemento dinerario de carácter alimentario, de forma tal que los ingresos totales no sean menores al último valor de la canasta básica total por adulto multiplicado por 1,09.

En paralelo, modifica el art. 2° de la ley 26.417 de movilidad de las prestaciones, para que sea mensual en lugar de trimestral la actualización de las remuneraciones; añade un inciso que expresa que las jubilaciones son indivisibles, de carácter alimentario y que responden al principio de inmediatez, por lo cual deben ser abonadas en todos los casos en el mes en curso de su devengamiento y en un solo pago y dispone que la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano deberá elaborar anualmente un informe sobre la sustentabilidad económica, financiera y actuarial de los subregímenes previsionales administrados por la Nación a fin de elevarlo a la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social antes del 30 de agosto de cada año.\_\_\_

### Gestión integral de residuos

LICITACIÓN PÚBLICA WEB Nº 7060002150

Presupuesto of .: \$350.300.856,40 IVA inc. Apertura: 10/09/2024 - 10 hs.

CONTRATACIÓN SERVICIO PARA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS. LUGAR: OFICINA COMPRAS - By, Orono 1260 - 1er Piso - (2000) ROSARIO. CONSULTAS: UNIDAD GESTION DE MATERIALES gperotti@epe.santafe.gov.ar. LEGAJO: TODO INTERESADO EN PARTICIPAR DE LA PRESENTE, DEBERA DESCARGAR GRATUITAMENTE EL PLIEGO PUBLICADO A TAL EFECTO EN EL PORTAL WEB OFICIAL DE LA EPESF. CONSULTAS GENERA-LES: EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA www.epe.santafe.gov.ar.

santate.gob.ar.





#### **EDICTO**

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 8 de Banía Blanca, a cargo del Dr Dario J. Graziabile, en los autos caratulados: "QUEVEDO HUGO ABEL C/ DI MEGLIO Y SILENZI MARIA Y OTROS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA", Expte. Nº 54777 cita a: Silvana Beatriz Di Nunzio, heredera de Roberto Juan Di Nunzio, este último heredero de la co-demandada Leonor Di Meglio y Silenzi y a quienes se consideren con derecho al inmueble cuya usucapión se pretende ubicado en calle Plunkett 3763 de la localidad de Ingeniero White Partido de Bahia Blanca, Provincia de Buenos Aires cuya Nomenclatura Catastral es: Circunscripción II. Sección D. Manzana 3971, Chacra 397, Parcela 15, Partida Inmobiliaria Nº (007) 12.429 a fin de que en el término de diez días tomen intervención en estas actuaciones bajo apercibimiento de nombrarle Defensor al de Ausentes en turno del Departamento, Bahia Blanca, 09 de agosto de 2024 - NOTA: El presente deberá publicarse por DIEZ días en el Diario "El Cronista Comercial S.A." de CABA - FDO: GUZMAN ALICIA SUSANA, SECRETARIO.

El Director Nacional de Comercio Interior Dispone: Artículo 1°, - Impónese multa de PESOS TREIN-TA MIL (\$ 30.000) a la firma BGH S.A., con domicilio constituido en la calle San Martin 969, piso 6° "B" de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, por infracción al Artículo 19 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, por incumplimiento en la prestación del servicio de reparación del teléfono celular del denunciante en estos autos. DISPO-SICION D.N.C.I. Nº 144 -2015. AUDIENCIA EN LA CORTE

### Caputo no fue a la cita con Macri y no hubo acuerdo por la coparticipación

Ayer tuvo lugar el encuentro en la sede del máximo tribunal para acercar posiciones entre el Gobierno nacional y el porteño por el porcentaje que reclama la Ciudad



La disputa entre el presidente Javier Milei y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sobre los fondos coparticipables en la Corte Suprema de Justicia "sigue sin resolverse" y el ministro de Economía, Luis Caputo, no asistió a la cita pactada por el máximo tribunal. "Tuvimos una reunión, yo la considero una reunión relevante e importante para las instituciones de la República. Agradezco la convocatoria pero no hubo acuerdo", afirmó Macri al retirarse.

El encuentro había sido convocado por la Corte para acercar posiciones entre ambas jurisdicciones con el objetivo de que el Ejecutivo nacional cumpla con el fallo que le obliga a pagar un 2,95% de coparticipación. La disputa se remonta al reclamo del Gobierno porteño a la Nación por el dinero de la coparticipación que el gobierno de Alberto Fernández le quitó a la Ciudad de Buenos Aires.

"Obviamente hay una voluntad del Gobierno Nacional al hacer estos giros, pero que no cumple con el fondo de la cuestión que es cumplir los fallos de la Corte", señaló Macri.



Macri se presentó a la Corte Suprema sin la presencia del ministro de Economía, que estuvo de viaje

"El gobierno nacional no cumple con el fondo de la cuestión", señaló el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Desde el gobierno porteño señalaron que la Corte dio diez días a las partes para que el gobierno nacional argumente porque no está cumpliendo con la cautelar.

"No podemos estar a tiro de decreto del giro de fondos que no pueden ser discrecionales porque hacen a la estabilidad de un mecanismo federal y republicano", detalló.

Según fuentes porteñas, el 19 de julio pasado el jefe de Gobierno anunció un acuerdo por el que a partir del 1 de agosto el Gobierno Nacional cumpliría la medida cautelar de la Corte que establece que la Ciudad debe recibir el 2,95% por la Coparticipación Federal y el pago debe ser diario.

Sin embargo, de acuerdo a los voceros del GCBA el 1 de agosto el Gobierno porteño solo recibió el 1,4% en concepto de coparticipación, menos de la mitad de lo que habían acordado las partes. En cambio, la

Nación comenzó a transferir semanalmente \$20.000 millo-

En este sentido, fuentes del Ministerio de Economía le confiaron a El Cronista que "en la audiencia con el Gobierno de la Ciudad quedó claro que la Nación sí está cumpliendo con el fallo de la Corte (2,95% de la coparticipación)".

A su vez, durante la reunión en la sede del máximo tribunal del país los representantes del gobierno de Milei manifestaron su desacuerdo con el cálculo del 2,95%, ya que sostiene que ese porcentaje debería ser sustancialmente menor.\_\_\_

### Inclusión financiera: llega a Buenos Aires el Congreso Latinoamericano de Banca Sostenible e Inclusiva

El encuentro, organizado por ABAPPRA FELABAN, se realizará el lunes 26 y martes 27 de agosto en el Palacio Libertad (ex CCK) de la ciudad de Buenos Aires. Participan directivos del sector financiero de todo el continente.

Con la misión de abordar una importante agenda temática, el próximo lunes 26 y martes 27 de agosto se llevará a cabo la segunda edición del Congreso Latinoamericano de Banca Sostenible e Inclusiva, organizado por la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAP-PRA) y la Federación Latinoamericana de Bancos (FELA-BAN).

Durante dos jornadas, el encuentro reunirá a los máximos exponentes del sector financiero, tanto a nivel nacional como internacional. La sesión de apertura se llevará a cabo el lunes a las 9 horas y estará a cargo de Giorgio Trettenero, secretario general de FELA- BAN, y Daniel Tillard, presidente de ABAPPRA.

El evento se desarrollará en dos salas simultáneas y abordará las últimas tendencias e iniciativas globales en inclusión financiera.

"La expectativa es reunir a muchas personas e instituciones que puedan atender los problemas asociados con la sostenibilidad.Lacooperacióninternacional, el intercambio de experiencias y el estudio conjunto de los problemas son caminos a las múltiples soluciones que esto conlleva", sostuvo Trettenero.

Entre los principales ejes temáticos se destacan:

 El rol de los bancos de desarrollo para promover una banca más sustentable, sobre lo

que debatirán Ana Vera (BID Colombia), Liliana Pozzo (International Finance Corporation, Austria), Diego Barril (CAF Banco de Desarrollo de América Latina) y Teresa Oyhamburu (Consejo Federal de Inversiones).

2. Evaluación de factores ambientales, sociales y de gobernanza; desafíos y oportunidades para las entidades financieras, con la participación de Alejandro Henke (Banco de la Nación Argentina), Alejandro Carlos Rey (Banco de la Nación Argentina) y Gustavo Gabriel Ávila (FIX Argentina).

3. Iniciativas globales y regulaciones internacionales para la inclusión financiera y las finanzas sostenibles, de lo que hablarán Diego Flaiban (BID

El encuentro reunirá a los máximos exponentes del sector financiero nacional e internacional.

Invest), Carlos Leira Pinto (IFC Brasil), Juan Pablo Barquiza (Green Banking Academy) y Alan Gómez (GFANZ México).

4. Medición de impacto para escalar la inclusión financiera y las finanzas sostenibles, con Mabel Pacheco (UNEPFI Canadá), Jorge Arrunategui (Banco de Crédito del Perú) y Maria Laura Lanzalot (BID Invest).

5. Éxito de programas que facilitaron el acceso a servicios financieros con enfoque de género, que tratarán Analia Soledad Orbanich (Banco del Neuquén), Melisa Turano (Banco Santander), Marcela Garavano (Consejo Federal de Inversiones) y Verónica Gavilanes (Banco Sol - Bolivia).

6. Financiando la transición

El Congreso concluirá con los premios a los ganadores de +Futuro, el Primer Concurso para Líderes del Cambio.

energética; casos de éxito para promover el desarrollo de energías limpias, con Carlos Alberto Arecco (Arecco Ingeniería S.A.), Antonio Héctor Riccillo y Diego Silva (Consejo Federal de Inversiones).

El Congreso concluirá el martes 27 con los premios a las iniciativas ganadoras de +Futuro, el Primer Concurso para Líderes del Cambio. Se reconocerán las contribuciones que promueven la inclusión y sostenibilidad en el sector financiero de la región, en cuatro categorías: Financiando la transición para la sostenibilidad, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Acción climática, Género, grupos vulnerables e inclusión financiera.\_\_

TRAS EL DESPLANTE DEL PRO EN EL CONGRESO

### Milei y Macri cenaron en Olivos y avanza una posible alianza

Ambos dirigentes mantuvieron un nuevo mitin en la Quinta de Olivos en medio del enfrentamiento público entre sus partidos por diferentes proyectos que fueron tratados en el Congreso

Julián Alvez

jalvez@cronista.com

El presidente, Javier Milei, y el titular del PRO, Mauricio Macri, se juntaron a cenar el miércoles por la noche en la Quinta de Olivos. Según comentaron fuentes al tanto del encuentro, la charla se dio en muy buenos términos y el vínculo entre ambos dirigentes se mantiene estable pese al posicionamiento del partido amarillo en contra del financiamiento extraordinario de la SIDE -solo unas horas antes- y a favor de la reforma de la movilidad jubilatoria hoy. Ambas acciones van en contra de lo que quería el oficialismo.

El encuentro confirmado a El Cronista se dio horas después de que la gran mayoría del bloque PRO en Diputados contribuyera ayer al rechazo de los \$ 100.000 millones en fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado. El Decreto 656/24 -aún vigente- fue impulsado a pedido del asesor presidencial, Santiago Caputo, integrante de la mesa chica del Presidente junto a Karina Milei.

"Este no es el cambio", así se titulaba el comunicado que sacó el PRO el miércoles por la tarde luego de votar en contra de ese financiamiento. Aunque la idea era que el bloque presidido por



El Presidente y el exmandatario intentan acercar posiciones

Cristian Ritondo no diera quórum, diputados de ese grupo comentaron que "Mauricio llamó cinco minutos antes de la sesión para que se votara en contra". Un gesto para marcar oposición al Gobierno en ese punto particular, porque de cualquier manera el proyecto ya reunía los suficientes votos para ser rechazado.

En paralelo, Macri y Milei continuaron con sus conversaciones. Incluso, el Presidente fue quien decidió invitarlo a último momento para poder conversar en persona sobre las últimas novedades políticas. Ambos dirigentes vienen concatenando encuentros en Olivos cada una o dos semanas. La última fue el lunes de la semana anterior. Fue una cena de aproximadamente dos horas en la hablaron de la coyuntura política-económica y de fútbol a la sazón de unas milanesas como plato principal y un flan de postre.

Aunque los detalles del mitin más reciente no fueron revelados, es probable que ambos tuvieran espacio para dialogar sobre la próxima sesión que se avecinaba en el Senado: el provecto que reformaba la movilidad jubilatoria, impulsado desde la cámara baja por el radicalismo.

Ayer el PRO volvió a desmarcarse de La Libertad Avanza. A pesar de que el bloEl PRO votó en contra de los fondos reservados de la SIDE y a favor de la nueva formula de movilidad

Milei está convencido de que puede hacer una alianza electoral con el PRO de cara a las próximas elecciones

que amarillo había votado en contra de esa modificación en Diputados, la directiva que les fue impartida a los senadores fue acompañar el proyecto que venía con media sanción. "No son más senadores, ahora son cenadores y nos están comiendo vivos", rezaba el posteo que compartió Milei al comienzo de la sesión a través de su cuenta de Instagram.

El dato sobre la fortaleza del vínculo entre Macri y Milei se da en una semana particularmente complicada para el oficialismo, sobre todo para Santiago Caputo. Y es que la Comisión Bicameral de Inteligencia quedó en manos del senador radical Martín Lousteau y no de su

candidato Edgardo Kueider. Además del rechazo al DNU que incrementa los fondos reservados para la SIDE, todavía siguen las dudas por el número para el pliego de Ariel Lijo en el Senado.

A pesar de los rumores que indicaban un supuesto "freezamiento" del asesor plenipotenciario, el Presidente no planea correrlo de sus responsabilidades -informales, porque no tiene cargo formal y tiene un contrato como monotributistaporque se trata de una de sus personas de su mayor confianza. Además, pondera de buena manera su trabaja y mantienen una sintonía fina en términos ideológicos que es poco comparable con otros funcionarios de su Gabinete: es fiel representante de la línea halcón del oficialismo.

El Presidente suele jactarse de su capacidad de poder convivir con alfiles peleados entre sí. Lo hacía cuando era pública la interna entre su hermana Karina Milei y el legislador porteño Ramiro Marra, a quien hasta el día de hoy lo alude como su "amigo personal" y parte de su "equipo de asesores". Milei quiere al PRO dentro de una alianza electoral de cara al próximo año, algo que es resistido, en parte, por el mismo Caputo; por lo que sabe que deberá, nuevamente, actuar como equilibrista.\_\_\_

### Servicio de saneamiento y mano de obra

LICITACIÓN PÚBLICA WEB Nº 7060002145

Presupuesto: \$41.382.000 IVA inc. Apertura: 12/09/2024 - 10 hs.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CONTROL DE PLAGAS EN SUCURSAL NOROESTE.

LICITACIÓN PUBLICA Nº 7060002146

Presupuesto: \$97.653.098,76 IVA inc. Apertura: 12/09/2024 - 11 hs.

CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y EQUIPOS, CON PROVISION DE MATERIAL MENOR, PARA OBRAS MENORES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL AMBITO DE LA SUCURSAL OESTE DE LA EPESF.

LEGAJO: Todo interesado en participar de la presente Licitación deberá descargar gratuitamente el Pliego publicado a tal efecto en el Portal Web Oficial de la EPESFE. CONSULTAS E INFORMES EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA Avda. Santa Fe 1671 2300 - RAFAELA - SANTA FE TEL (03492) 438505/508/509 www.epe.santafe.gov.ar. Email: logistica@epe.santafe.gov.ar

santafe.gob.ar





CAUSA CONTRA EL EXPRESIDENTE

### La exsecretaria de Fernández confirmó los chats de denuncia con Fabiola Yañez

La secretaria del expresidente dio su testimonio en la Fiscalía. Confirmó la veracidad de las pruebas tomadas de su celular secuestrado por la Justicia, aunque dijo no haber presenciado esos actos

\_\_\_ El Cronista \_\_\_ Buenos Aires

La exsecretaria del expresidente Alberto Fernández, María Cantero, declaró ante la Justicia que las capturas de los chats que mantuvo con la exprimera dama Fabiola Yañez son "reales", pero dijo que nunca presenció actos de violencia en el seno de la pareja.

En esta misma línea, la exsecretaria se presentó frente al fiscal Ramiro González y confirmó que Yañez es la "víctima" del caso, según reveló la agencia de noticias NA.

En el marco de la ronda de testimonios que tuvo lugar en la

Fiscalía Federal, ubicada en el quinto piso de Comodoro Py, la testigo admitió ser conocedora de "episodios de maltrato emocional" que habría sufrido la exprimera dama en manos de Fernández.

Cantero había sido convocada por el fiscal a las 12 del mediodía, su declaración se extendió durante más de dos horas y se retiró de los tribunales federales por la puerta de atrás para esquivar las cámaras y evitar hacer declaraciones a la

Más temprano, la periodista Alicia Barrios, primera testigo, declaró en la causa contra Alberto Fernández por haber

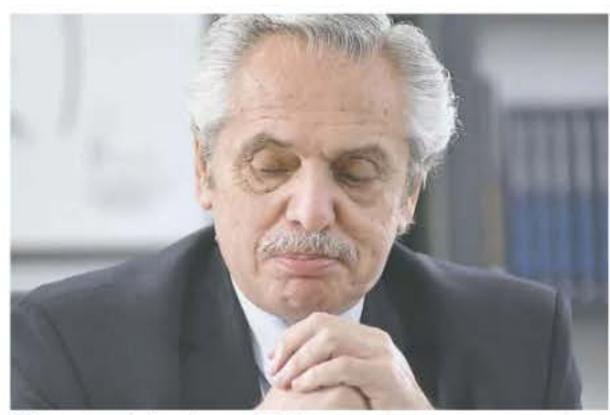

Alberto Fernández tiene prohibido comunicarse con su expareja

ejercido violencia de género contra su expareja Fabiola Yáñez, y testificó que el exmandatario "ejerció maltrato psicológico".

El fiscal González investiga nueve episodios de violencia que incluyen maltrato emocional, agresiones físicas y hostigamiento, y que habrían tenido lugar desde 2016 hasta principios de 2024 cuando la pareja se separó al dejar la Presidencia de la Nación.

Otro revés contra Fernández se dio el martes, cuando el fiscal rechazó el pedido de la defensa para trasladar la causa a la Jus-

ticia de San Isidro. En su resolución, González destacó que el expediente debe continuar en los tribunales federales de Comodoro Py, subrayando la complejidad del caso y la necesidad de un abordaje prudente.

El fiscal desestimó el planteo de "incompetencia" territorial formulado por la defensa de Fernández, que argumentaba que los hechos denunciados ocurrieron en la Quinta de Olivos, bajo jurisdicción de San Isidro, Sin embargo, González sostuvo que "el relato revela un contexto de violencia de género asentado sobre una relación asimétrica y desigual de poder", lo que imposibilita delimitar la jurisdicción de manera estricta.

González añadió que "el tiempo, el contexto y las formas violentas de ejercicio de poder que han sido denunciadas no pueden asignarse, de momento, a un enclave geográfico único y determinado". Por ello, consideró que declarar la incompetencia territorial sería "prematuro", ya que aún no se han esclarecido los hechos ni definido el objeto procesal del caso.

El fiscal concluyó que, en esta etapa de la investigación, la causa debe seguir bajo la competencia del juez federal que la lleva adelante para evitar entorpecer el proceso judicial y revictimizar a Yañez.\_\_\_



> PANORAMA

Nuria Am Periodista



### El Gobierno no se baja del "operativo ganar tiempo" mientras ordena la macro

educir el déficit mientras baja la inflación. Cuando la brecha cambiaria se haya achicado lo suficiente levantar el cepo. El Gobierno avanza así en lo que cree será un destino inequívoco: una macroeconomía ordenada que terminará si o sí ordenando la micro.

"Desde que llegamos el 10 de diciembre hasta el día de hoy nos pusimos un objetivo: ganar tiempo", le dijo un funcionario a esta periodista en los pasillos de la Casa Rosada.

Más tarde la misma frase era utilizada en público por el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos. En un evento organizado por la Fundación Mediterránea, el funcionario admitió que hechos como la denuncia por violencia de Fabiola Yáñez contra el ex presidente Alberto Fernández le "dan tiempo" a la gestión del Presidente. Es el primer cuadro del Gobierno que lo admite: "A nadie se le escapa que estos episodios de descomposición política que hemos vivido los últimos días permiten darnos el tiempo suficiente para generar las transformaciones que el país necesita, " afirmó el funcionario con mayor músculo político de La Rosada.

No hay dudas de eso. El Gobierno lo cumple a la perfección. En la City hay buen clima.

Mientras el Banco Central no se mueve ni medio centímetro de la devaluación mensual del 2% a pesar de quienes presionan por un dólar más competitivo, el camino hacia una inflación que este más cerca del 3 que del 4% para el mes de agosto genera una expectativa positiva para quienes creen que el Presidente está jugando un Mundial y no solo un partido.

La estrategia económica del Gobierno también ha generado expectativa entre los empresarios que empiezan a ilusionarse con el pequeñoaumentodeactividaden algunos sectores. Aseguran que la



estabilidad económica es fundamental para invertir y crear empleo. Sin embargo, también advierten que se requiere una mayor claridad y predictibilidad en las políticas para lograr mayor confianza y estabilidad.

De todos modos, reconocen que Milei tiene un solo problema: él mismo. La política puede meter la cola. Y esta semana es una muestra de ello.

Durante estos días vimos una oposición, que aunque dialoguista, tiene más poder de fuego que el que el propio oficialismo esperaba. A saber:

1) La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Servicios de Inteligencia quedó en manos de Martín Lousteau. Es el único organismo que puede auditar los gastos de la SIDE. El titular de la UCR logrósacarle ese lugar que el Gobierno ambicionaba luego de contar con los votos del kirchnerismo.

2) El Senado rechazó la ampliación de Fondos reservados para la Secretaria de Inteligencia por \$ 100.000 millone, Mauricio Macri coronó el rechazo con un duro comunicado hacia el Gobierno: "Esto no es el cambio".

3) El Senado convirtió en ley la reforma jubilatoria. De esta forma se pone a prueba lo anticipado por el propio Presidente cuando la norma tuvo la media sanción de la cámara baja: el veto. "Degenerados fiscales" había llamado Milei a quienes dieron luz verde a la modificación del cálculo de los haberes de los pasivos. Una recomposición del 8,1% para los jubilados y una mejora de los fondos adeudados en estas cajas de parte de la Nación a las provincias por una suma de \$703.515 millo-

La oposición ya lo había ade-

lantado: "hay que tirar una para latribuna, los jubilados fueron los más castigados, ¿quien quiere comerse ese caramelo? Ese costo político no lo quiere pagar nadie".

Y además:

4) Una legisladora libertaria que justificándose en su juventud dijo no saber quien era el represor Alfredo Astiz y que era una de las personas a las que iba a visitar en su paso por el penal de Ezeiza, y que la persona que debía dar explicaciones era el titular de la Cámara de Diputados y compañero de espacio: Martín Menem. Un "escandalete", porque para escándalo no califica, que terminó con una denuncia en una comisaría por supuesta "violencia de género" desestimada por la justicia por considerarla una chiquilinada por parte de la diputada.

5) Una interna entre el Presidente y su Vice que va en franco aumento. Lo reconoció la propia Victoria Villarruel: "tenemos diferencias, aunque sé que soy la vicepresidenta de su Gobierno."

El Presidente es consciente de sus limitaciones. Sabe que cuenta solo con 38 diputados y 7 senadores, necesita seguir acordando con la oposición dialoguista. Quiere manteneral PRO como aliado para lograr acuerdos que le permitan mayorías más allá del traspié de esta semana. Sabe que los necesita también para el armado electoral del año próximo. Es por eso que Milei volvió a citar a Macri en Olivos después del durísimo comunicado del Presidente del PRO. Estuvieron reunidos durante 2 horas. Macri cuestiona a Santiago Caputo frente al Presidente cada vez que puede. Lo señala como el responsable de todos los conflictos.

Por eso es que hoy la economía y la política parecen ir por carriles distintos. El blanqueo ilusiona al Gobierno con convertirse en la llave para el ingreso de dólares hasta tanto comiencen a llegar inversiones. Algunos se atreven a asegurar que por los beneficios que propone será el de mejor resultado propuesto en los últimos tiempos.

"Milei tiene una estrategia más que una política en materia económica", afirma un conocido hombre de la City y si le sale bien "todo va a empezar a ordenarse".

El Gobierno avanza con determinación en su estrategia para encarrilar la macroeconomía, a pesar de los obstáculos y las tensiones políticas, con una voluntad que parece custodiada por anteojeras. El Presidente sabe que la paciencia social tiene un límite. Hoy entiende que aún no está en tiempo de descuento. La política se vuelve peligrosa para sus planes. Y aunque caminando por la cornisa por momentos, entiende que el tiempo ganado le va a mostrar resultados más cerca que le-

RESOLUCIÓN OFICIAL

### Sin acuerdo con gremios, el Gobierno fijó el salario mínimo docente en \$ 420.000

El Cronista

**Buenos Aires** 

El Gobierno Nacional fijó el nuevo salario mínimo docente en \$ 420.000 desde julio, de manera unilateral y al no contar con el acuerdo de los gremios, mediante la Resolución 689/2024 publicada ayer en el

Boletín Oficial.

La decisión de la Secretaría de Educación se da tras el fracaso de la instancia de diálogo con los sindicatos en la Comisión Negociadora del Convenio Marco que se reunió en diferentes oportunidades entre febrero y julio, sin arribar a un consenso sobre el nuevo piso salarial para los docentes.

Al respecto, el texto oficial precisó que "las partes fijaron sus posiciones y, luego de un extenso intercambio de opiniones, no pudo arribarse a un acuerdo sobre el monto de la retribución mínima de los trabajadores docentes".

En este marco, la normativa

dispuso "determinar, a los efectos del funcionamiento del sistema educativo, un salario mínimo docente para el cargo de maestro, jornada simple, sin antigüedad o equivalente en horas cátedra".

En abril de este año el sueldo docente era de \$ 380.000, en mayo pasó a \$ 400.000, y ahora, tras esta nueva disposición, será de \$ 420.000.

Además, se estableció que el nuevo sueldo mínimo "será el importe de referencia para dar cumplimiento a las transferencias en las provincias que integran el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente creado por el artículo 9° de la Ley Nº 26.075".

Al explicar la convalidación del piso salarial propuesto por el Consejo Federal de Educación, el Gobierno indicó que tomó esa decisión "buscando dar una solución a la problemática salarial recibida, y a la dispersión histórica de la conformación de los salarios docentes en las distintas jurisdicciones; pero a la vez considerando la situación económica del país -el orden de las cuentas públicas- y de cada una de las provincias cuyos representantes participaron de las citadas instancias de diálogo".\_\_\_





**EXCLUSIVO EN NUESTRAS SUCURSALES ABONANDO CON** 



### SIN TOPE DE REINTEGRO

UTILIZANDO TODOS LOS MEDIOS DE PAGO DENTRO DE LA APP
APLICAN EXCLUSIONES, VER LEGALES AL PIE (1)

### ESCANEÁ EL CÓDIGO CON TU CELULAR Y CONOCÉ TODAS NUESTRAS OFERTAS VIGENTES



PROMOCION VALIDA EN SUCURSALES DE COTO EL 23/08/2024. PARA MAS INFORMACION Y CONDICIONES O LIMITACIONES APLICABLES, BUSCAR EN COTO.COM.AR/LEGALES SECCION "DESCUENTOS VIERNES". VÁLIDA PARA COMPRAS EN SUCURSALES DE CABA, BUENOS AIRES, NEUQUÉN, MENDOZA, ENTRE RÍOS, SANTA FE. PARA PROVINCIA DE MENDOZA: "LA LEY PROVINCIAL N° 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA EN LAS OPERACIONES DE CONSUMO Y USO DE BIENES Y SERVICIOS. CONSULTA PERMANENTEMENTE AL TEL. 0800- 2226678." LA IMAGEN DE LA FIGURA HUMANA HA SIDO RETOCADA Y/O MODIFICADA DIGITAL MENTE. COTO C. L.C. S. A. - CUIT 30-54808315-6 - PAYSANDÚ 1842 - C1416CDP - CAPITAL FEDERAL.

# Finanzas & Mercados



EXPECTATIVA POR LA DEFINICIÓN DE LA LIQUIDEZ MUNDIAL

### Habla Powell, el mercado se pone ansioso y en la Argentina esperan al flujo a emergentes



El salón dónde sesionará el simposio de Jackson Hole en Wyoming, con los banqueros centrales del mundo.

El mercado tiene descontado el inicio de baja de tasas de la Fed en septiembre, aunque se debate sobre la magnitud del recorte. Esperan que esto impacte positivamente en activos locales

Julián Yosovitch

jyosovitch@cronista.com

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tiene previsto hablar en el Simposio de Jackson Hole esta mañana. Su discurso llega en un momento en

el que el mercado sumamente atento a cualquier señal que indique el futuro de la política monetaria de la Reserva Federal.

Los inversores esperan casi con seguridad que la Fed recorte la tasa de interés en septiembre, aunque lo más debatido sobre

esta medida es de qué magnitud será el recorte: si la baja será de 25 o de 50 puntos básicos.

Actualmente, la probabilidad de ver un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de la Fed para la reunión de septiembre es de 75%, mientras

que hay un 25% de chances de ver una baja de tasas de 50 puntos básicos, de acuerdo con las opiniones del mercado.

Para las próximas reuniones, ve una probabilidad de ver un segundo recorte de 25 puntos en noviembre y de otros 50 puntos en diciembre, configurando 100 puntos de baja de tasas en todo

Lo que buscarán es asegurarse de si el presidente de la Fed dará señales sobre si efectivamente el recorte será de esa magnitud y también determinar cuántos recortes adicionales vendrán luego de septiembre.

"La pregunta ya no es si la Fed iniciará un ciclo de recortes de tasas, sino con qué rapidez se desarrollará. Vemos que los riesgos económicos se inclinan hacia un debilitamiento más significativo del mercado laboral y de la economía en general y que los mercados subestiman el riesgo de una política monetaria moderada". dijeron los economistas de Citi. Sobre este punto, Citi proyecta recortes de tasas de 50 puntos tanto en septiembre como en noviembre, pero espera que Powell evite comprometerse con decisiones políticas específicas, reiterando que estas "dependen de los datos".

#### IMPACTO LOCAL

Con la probabilidad de recortes de tasas para lo que queda en 2024 queda casi confirmado que el mercado global, incluyendo a la Argentina, va a ingresar en un

nuevo ciclo de relajación monetaria a la brevedad. Esto suele ser positivo para los mercados emergentes, incluyendo a la Argentina, ya que, en este tipo de períodos, el dólar a nivel global tiende a caer, así como también las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense.

Por lo tanto, esta novedad puede ser un driver positivo para los activos locales, en particular, sobre la renta fija argentina.

Los analistas de Research Mariva indicaron que el dato de inflación de julio en EE.UU. es consistente con el escenario del que el proceso de recorte de la tasa de la Fed en septiembre. Desde la compañía entienden que ese escenario implica una buena noticia para emergentes y para la Argentina en particular. "Una baja de tasas de la Fed es una buena noticia para la Argentina, que aún debe reducir significativamente el riesgo país para poder acceder al mercado de capitales y así refinanciar los vencimientos de capital de globales y bonares que comienzan a partir del año próximo. Vencen aproximadamente u\$s 6000 millones en 2025", remarcaron.

En cuanto al impacto local, Joaquin Álvarez, CEO de IMSA Alyc, entiende que el recorte de tasas de la Fed puede ser positivo. "Un descenso de la tasa y un modo risk on en inversores que es favorable para la renta fija argentina. Dicha baja de tasas genera un contexto global más favorable para los títulos locales", afirmó.\_\_\_

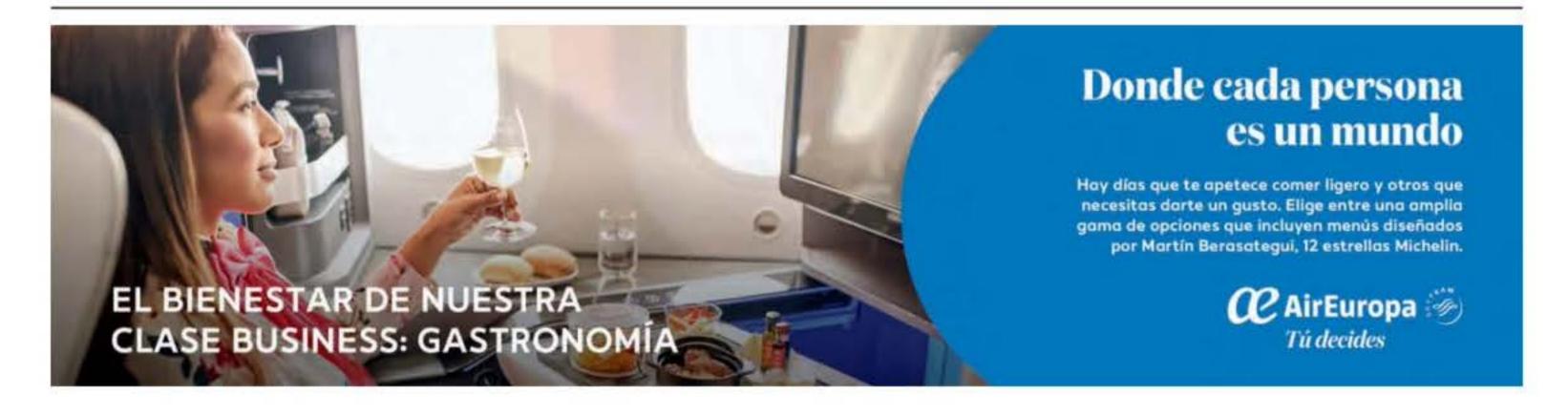



PAE, una de las principales emisoras en línea con su plan de inversiones.

EL RUIDO POLÍTICO AFECTA A LOS MERCADOS

### Los bonos de las empresas, mejor que los del país: resisten las caídas

Con poco volumen, la deuda corporativa mantuvo los precios. En una semana, presentan subas de 3,2 por ciento. Las razones del fenómeno. Las empresas con menor tasa y riesgo. El efecto blanqueo

#### Guillermo Laborda

\_\_\_ glaborda@cronista.com

El mercado argentino siempre presenta particularidades que no se dan en otras plazas. La deuda de las empresas locales cotiza en general con menores rendimientos, y por ende menor riesgo que los de la deuda soberana. Incluso en las últimas dos jornadas el riesgo país trepó más del 5% a 1560 puntos mientras que los bonos de empresas prácticamente no se movieron

¿Qué es lo que está pasando? En primer lugar, los inversores en deuda de empresas como YPF, Pampa, o Banco Macro, son tenedores "a finish" de los papeles, es decir, que los mantienen en cartera hasta su vencimiento final. Esto a la vez provoca que haya poca liquidez en esta plaza. Cuando realmente se desea vender bonos corporativos por montos significativos, se debe convalidar una caída importante en sus cotizaciones hasta que aparezca

un comprador. Se le debe encontrar "novio" a los papeles ofrecidos. Por ello también es que no hay ventas: nadie desea asumir o vender a precio de remate las tenencias.

En simultáneo hay que recordar que en la gestión de Alberto Fernández, gran parte de las emisiones de deuda de empresas fueron un vehículo para dolarizar carteras. El cepo feroz impedía el acceso a la moneda norteamericana y ante la necesidad de desprenderse de pesos por la alta inflación, los papeles corporativos, especialmente de empresas exportadoras, eran una alternativa. La alta demanda por este refugio hizo también que empresas salieron a financiarse en la plaza local y a tasas insólitamente reducidas dado el contexto imperante en la Argentina.

En el sector de Telecomunicaciones, la empresa Telecom tiene papeles al 2025, 2026 y al 2032. En esta semana los precios prácticamente no se movieron. En el sector consumo, la alimenticia Arcor posee deuda al 2027 que en cinco jornadas acumula suba de 0,8% que en un mes trepa al 1,4 por ciento. Su rendimiento para los que conserven estos bonos hasta el vencimiento es de 6,5% anual en dólares.

El más prolífico en las emisiones de deuda es el sector de Energía, por sus necesidades de fuertes inversiones y uno de los de mayor desarrollo de la mano de Vaca Muerta. Las empresas más activas son las de Pan American Energy (PAE), Vista, YPF y Pampa. Los papeles de YPF garantizados con vencimiento en febrero del 2026 ofrecen una tasa de retorno de casi 8% anual en dólares. Los de PAE al mismo plazo tienen un retorno de sólo 5,4% reflejando el bajo riesgo que se le asigna a este tipo de inversión.

En el sector financiero los principales emisores son los bancos Hipotecario, Macro y Galicia. El primero de ellos tiene papeles con vencimiento en el 2025, mientras que Macro y Galicia emitieron bonos al 2026. Estos títulos tuvieron alzas de casi 2% en 30 días.

Un dato adicional a tener en cuenta es que el equipo económico incluyó a este tipo de alternativas en el menú en el que pueden canalizarse los fondos para el blanqueo. En las próximas semanas puede verse incrementada la demanda por papeles de empresas en función de la cantidad de participantes que se vayan sumando a esta posibilidad de regularizar fiscalmente los activos lanzada por el equipo económico hasta el 30 de septiembre. Hay dudas sobre el monto final que se presentará en este blanqueo pero por encima de los u\$s 30.000 millones sería un claro éxito.

Lo paradójico es que la deuda argentina rinde 20% en dólares, es decir casi tres veces más que las empresas. Para el Guinness.

TOMA DE GANANCIAS

### Pérdidas de acciones y bonos y suba del riesgo país hasta 1560 puntos

**Enrique Pizarro** 

.epizarro@cronista.com

La toma de ganancias en el mercado bursátil se mantuvo vigente ayer. Los bonos soberanos en dólares cayeron hasta 1,9% y las acciones argentinas cedieron hasta 6,3% en Nueva York, mientras Wall Street registró pérdidas de manera generalizada, a la espera de posibles señales sobre las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (ver pág. 14).

Las bajas de los títulos de deuda soberana en dólares estuvo en línea con el desempeño negativo de los emergentes. Tras las bajas de hasta 1,9% que registraron los bonos globales en Estados Unidos, el riesgo país aumentó 35 puntos básicos y finalizó la jornada en 1560 unidades.

Todos los ADR argentinos en Nueva York operaron en rojo. Las bajas fueron lideradas por los activos de Banco Macro (-6,3%), Telecom (-6,1%), BBVA (-6%) y Central Puerto (-5,9%), en una jornada en la que los principales índices bursátiles de ese mercado registraron bajas de entre 0,43% (Dow Jones) y 1,63% (Nasdag).

El mal desempeño afectó a las acciones en el mercado local. El índice S&P Merval cayó 2,7% en pesos y en dólares. Las principales bajas se dieron en los bancos Macro (-6,1%), BBVA (-6%) y Supervielle (-5,7%). Los únicos avances fueron los de Aluar, Sociedad Comercial del Plata, Transportadora de Gas del Norte y Ternium, con subas de entre 2,6 y 0,7 por ciento.

La baja de los activos se dio en otra rueda de menor presión para los dólares alternativos. El MEP a través del GD30 y el contado con liquidación (CCL) mediante Cedear cayeron 0,7% y 0,1% para ubicarse en \$ 1283 y \$ 1285, respectivamente. El blue, en tanto, cedió 0,4% y se negoció en \$ 1330 la punta de compra y \$ 1350 en la de venta.

#### A LA ESPERA DE SEÑALES

"Más allá de los vaivenes del norte, los activos domésticos siguen más flojos dado que los operadores parecerían más inclinados hacia intercalar una toma de ganancias mientras evalúan de cerca la dinámica del escenario económico y político, el cual viene sumando ruidos", comentó el analista Gustavo Ber.

No obstante, destacó que esta reacción se da, además, luego de la fuerte recuperación acumulada en las últimas semanas, impulsada principalmente por un mayor apetito por el riesgo a nivel global, pero ahora los operadores esperan de las próximas definiciones del Gobierno, como la reducción de la alícuota del impuesto PAIS.

"El mercado local sigue de cerca cuestiones políticas y económicas. Desde lo político, estará atento a movimientos de la oposición luego del rechazo en Diputados del DNU que asignaba fondos reservados a la SIDE (falta aún el voto del Senado) y a si el Senado aprueba el proyecto opositor de cambio en las jubilaciones", comentó Juan Manuel Franco, economista jefe

Los ADR retrocedieron hasta 6,3% y los bonos soberanos en dólares registraron pérdidas de hasta 1,9% en Nueva York

La baja de los activos se dio en una rueda con menor presión para los dólares alternativos, que cedieron hasta 0,7%

de Grupo SBS.

Ayer, el Senado de la Nación aprobó con 61 votos positivos y ocho negativos un cambio en la fórmula previsional, que implicaría aumento en las jubilaciones, aunque el presidente Javier Milei aseguró que vetará todos los proyectos legislativos que comprometan la consolidación fiscal.

"Por el lado de la economía, la mirada del mercado a corto plazo se mantiene sobre la dinámica de las reservas netas del Banco Central, que vienen mejorando en el margen, aunque debe marcarse que podría haber menor demanda por importadores, a la espera de la reducción de la alícuota de impuesto PAIS", agregó Franco.

Por otra parte, los inversores en los Estados Unidos siguen a la espera del discurso que realizará hoy el titular de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole. Esperan posibles señales respecto a la decisión que tomará la entidad con las tasas de interés en la reunión del próximo mes.

SIN INCENTIVOS PARA CANJEARLOS

16

### Dólar y blanqueo: bancos no aceptan billetes rotos porque les salen muy caros



Las entidades deben cargar con todo el costo para aceptar los dólares en mal estado

La Reserva Federal rechaza el 5% de los billetes dañados que les presentan y que los bancos tienen que pagar a sus clientes. También pesa el costo de trasladarlos al BCRA, que les sale entre 4% y el 6%

#### Mariano Gorodisch

mgorodisch@cronista.com

Los bancos no están aceptando los dólares deteriorados, que tengan manchas de humedad o marcas como sellos y líneas, a pesar de que el Central se hace cargo del costo de mandarlos a la Fed para cambiarlos por nuevos, ya que la medida es voluntaria y no obliga a hacerlo a las entidades. "El BCRA asume los costos de traslado a la Fed, que es la parte más importante en este proceso", explicaron en la autoridad monetaria ante la consulta de este diario.

"No nos conviene porque si los rechaza la Fed después se los debés por buenos al cliente que los depositó", revela en off the record, el CEO de una de las entidades financieras más importantes de la Argentina. A su juicio, la cifra de rechazos de la Reserva Federal no es grande

pero si molesta: la Fed no acepta al 5% de los billetes que se les presenta para el cambio. Aunque reconoce que mandarlos a los EE.UU. corre por cuenta del BCRA, "hacerlos llegar en Buenos Aires a Reconquista 266 es carísimo: de 4% al 6% y llegó al exceso del 10 por ciento. Todo en pesos, ya que se hacen vuelos de la Fuerza Aérea que organiza el BCRA".

Por cuestiones de seguridad nunca avisan cuándo, algo lógico, opinan, "porque por ejemplo, van al Sur cargados y vuelven vacíos. En el medio, se llenan los tesoros de los bancos privados que mandan por vuelos propios los pesos a Buenos Aires, un despilfarro", se queja el CEO.

"El costo es criminal: debería ser 1,5% pero con toda esa logística, todo vuela. Si fuera presidente del BCRA, restituiría los artículos 67° y 68° de la Carta Si bien mandarlos a los Estados Unidos corre a cargo del BCRA, "hacerlos llegar a Buenos Aires en Reconquista 266 es caro

Sale entre 4% al 6%, y hasta llegó al exceso del 10%. Todo en pesos, ya que se hacen vuelos de las Fuerzas Aéreas

Orgánica pre Convertibilidad y crearía cinco reservas federales: basta de llevar y traer dinero a Reconquista 266", enfatiza.

Otro banquero consultado se lamenta porque las entidades deben cargar con todo el costo para aceptar los dólares en mal estado, sin tener ningún tipo de incentivo para hacerlo, cuando hay muchos costos que corren por cuenta del banco, cuestiones operativas en cuanto al acondicionamiento de las divisas para exportarlas.

El BCRA establece que todos los billetes estadounidenses que componen un depósito deben presentar una superficie superior al 50% del billete para recibir el crédito, debiendo poder identificarse la denominación y las medidas de seguridad.

El billete no apto, es aquel que no está en condiciones para continuar circulando debido a sus características físicas, ya sea que se encuentre rasgados, sucios, flojos, gastados o desfigurados. A su vez, los billetes deben estar enderezados y todas las esquinas y bordes deben estar alineados. Además, se deben quitar todos los clips, grapas, fajas elásticas y el exceso de cinta adhesiva de los billetes, que hacen que los billetes se peguen innecesariamente.

Otro de los detalles de rechazo por parte de la Fed es si no se cumplen algunos de estos detalles. Por ejemplo, que las fajas deben fijarse alrededor de los billetes sin que el adhesivo de la faja o cinta de seguridad se peguen innecesariamente a los billetes del interior. Las fajas deben ser de papel blanco y estar codificadas por colores, a lo largo de los bordes, para cumplir con los estándares existentes de American Bankers Association (ABA).

Aparte, las fajas deben indicar el monto de los dólares, la fecha de verificación y las iniciales o nombres de las personas que verificaron el fajo de a cien. La longitud de la faja debe ser tal que envuelva los billetes una vez con una superposición mínima, de modo que no queden solapas sueltas más allá del adhesivo. Los depósitos revisten carácter de declaración jurada, siendo responsabilidad de la entidad presentante su contenido, quedando condicionados para su recepción a lo establecido por el BCRA y a su verificación final por parte de la Reserva Federal de los EE.UU..

La concertación del depósito conlleva por parte de la entidad financiera la aceptación de las condiciones de la operatoria y que su resultado se ajustará a lo que surja de la verificación y clasificación final de los billetes por parte de la Reserva Federal, procediendo el Banco Central, de ser necesario, a efectuar los ajustes correspondientes mediante débitos y créditos en la cuenta corriente de la entidad presentante. Es ahí donde, según las estadísticas, el rechazo es del cinco por ciento.\_\_\_

VOLVIÓ A COMPRAR

#### La estrategia de importadores le da un veranito al **Banco Central**

\_ Enrique Pizarro \_ epizarro@cronista.com

El Banco Central sigue firme con la compra divisas en el mercado oficial de cambios. Aunque redujo el monto, con un saldo ayer de u\$s 11 millones encadenó trece ruedas positivas y aumentó a u\$s 538 millones las compras netas acumuladas en el mes. No obstante, cayeron las reservas brutas en u\$s 5 millones.

Los analistas prevén ahora que el Central podría extender su "veranito" de compras, a pesar de la estacionalidad negativa en el ingreso de divisas para esta época del año, gracias al anuncio que realizó el Gobierno sobre el recorte del impuesto PAIS que aplicaría en septiembre.

La baja en la alícuota del tributo, que pasará del 17,5% al 7,5%, implicará una baja en el precio final para importar, por lo que los importadores están demandando menos divisas en la plaza oficial mientras esperan la aplicación de la medida. La estrategia, por ahora, alivia a las reservas del BCRA.

La caída de la demanda de los importadores está dando lugar a que el BCRA aproveche el excedente de dólares en el mercado, producto de los ingresos desde el exterior, para hacerse de más divisas y sumarlas a las reservas.

El equipo de Outlier señala que en las últimas ruedas se han estado operando bajas cantidades de contado, de las cuales una buena parte ha sido comprada por el Central, lo que los lleva a inferir una caída en la demanda importadora, expectante a la baja del impuesto PAIS.

"Esta notoria mejora en la performance del BCRA se explica por una menor demanda privada, que más que compensó la desaceleración en la oferta de los exportadores. Hasta acá, consideramos que primó el efecto de menores importaciones de energía", agrega PPI.

La sociedad de Bolsa prevé que hacia adelante seguirá impactando la expectativa de reducción de la alícuota del impuesto PAIS. Afirma que los importadores tienen incentivos para postergar la demanda de divisas, ya que este impuesto se paga casi completamente al momento de la nacionalización de la mercadería.\_\_\_



El Cronista

Apertura

### Miralo en VIVO

### Innovation Summit

Conectando ideas, creando el mañana



cronista.com 23 de Agosto - 10:00 hs.



Diego Bleger **KPMG** 



Cristian Deferrari Naranja X



Federico Barallobre MODO



Germán Garay Metrotel



Luis Bullrich **GCBA** 



Fernando Montero Globant



Vanessa Ouercia **Banco Provincia** 



Leandro Alvarez BBVA



Agustina Foa Torres **BYMA** 



Martin Schleicher IAE Business School



Mariela Nahra Camuzzi



Patricio Gutiérrez Pasman **Smiles Argentina** 



Jorge Lucini Mercedes-Benz Argentina



Ezeguiel Balducci Buacar Ford Sudamérica



Walter Risi **KPMG** 



Juliana Monferrán **El Cronista** Moderadora



Mansilla **El Cronista** Moderador



Brown El Cronista Moderador



Matias Castro **El Cronista** Moderador

No te pierdas la entrega del Premio al CIO 2024





































### Negocios



#### Magnate de medios puja por Paramount

Edgar Bronfman Jr. presentó una oferta de u\$s 4300 millones y anular la propuesta de Skydance Media, informó Bloomberg.

QUIERE RELANZAR LA MARCA Y ABRIR LOCALES EXCLUSIVOS

### El dueño de Style Store se queda con el manejo de Swarovski en la Argentina



El plan de Southamerican Trendy incluye ampliar la oferta de productos de la marca en el país y abrir nuevas tiendas exclusivas

Southamerican Trendy también es el representante local de las marcas de relojes Swatch y Tissot. Ahora, se aseguró la exclusividad en el país de la firma de cristal tallado

\_\_\_ Lola Loustalot

\_ lloustalot@cronista.com

El grupo argentino Southamerican Trendy, propietario de la cadena de retail Style Store y distribuidor exclusivo de las marcas Swatch y Tissot, se quedó con la representación de Swarovski en el país. Ahora, la firma, del empresario Gabriel Safirsztein, relanzará la marca de cristal tallado en el país y buscará llevarla a "niveles internacionales".

Según confirmaron fuentes de la compañía a este medio, Southamerican Trendy abrirá nuevos locales en el país, pero con diferentes formatos. Algunos serán pop-ups, mientras que otros estarán bajo la modalidad 'flagship', una clase de tienda que ya utiliza con su marca insignia, Style Store. De momento, la empresa no amplió más la información.

El flagship es, en el mundo del retail, un local insignia, usualmente más grande que los habituales, de manera que se convierte en la principal imagen de la marca. La innovación, la arquitectura exterior, la creaEl grupo abrirá locales en formato pop-up, mientras que otros estarán bajo la modalidad 'flagship'

La firma local ya importaba algunos productos de la marca y los vendía en su cadena de retail tividad y el continuo desarrollo de vivencias de alto impacto emocional son el común denominador en este tipo de formato, que busca fortalecer la experiencia del cliente.

Si bien la firma local ya importaba algunos productos de la marca y los vendía en su cadena de retail, ahora se quedó con la representación exclusiva de la marca de joyas en el país, anteriormente en manos de la propia compañía europea, Swarovski International Holding. Su plan incluye ampliar la oferta de productos de la marca en el país.

El grupo familiar Swarovski, cuya sede central está en Wattens, Austria, tiene otros negocios en la Argentina. De hecho, en 1989, Swarovski compró la Bodega Norton y Michael Halstrick, hijo de Gernot Langes Swarovski y heredero del denominado "Imperio del cristal", fue su CEO hasta enero de este año. El empresario nacido en Alemania reside actualmente en la provincia de Mendoza.

La gama mundial de cristales de Swarovski incluye esculturas, miniaturas de cristal para joyería y alta costura, decoración del hogar, lámparas de araña, candelabros y rhinestones (un tipo de piedra parecida al diamante) para fabricantes y artistas, además de joyas y relojes.

En las 12 tiendas que StyleStore tiene en el país, se comercializan relojes Swatch, Tissot, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Hugo Boss y Lacoste, además de smartwatches y tecnología de las marcas Apple, Garmin, Samsung, Bose y JBL. La firma vende, además, lentes de sol Ray Ban, Versace y Armani, perfumes importados e instrumentos musicales.

La cadena tiene, en total, 18 tiendas en el país. Seis de ellas son locales exclusivos de la marca suiza de relojes Swatch y están ubicadas en Unicenter, Alto Palermo, Alto Rosario, Patio Olmos, Galerías Pacífico y DOT Baires.

Además, en 2022, Southamerican Trendy desembarcó en Brasil, tras una propuesta de Swatch Group, el grupo global más importante del mundo en el rubro de los relojes, que tiene una facturación total anual que supera los u\$s 8000 millones.

El ofrecimiento, algo inusual para el grupo que, normalmente, amplía sus negocios sin intermediarios, surgió a raíz del óptimo desempeño de la marca local. De esta manera, Swatch apostó por la empresa argentina y la eligió como representante y distribuidora de sus principales marcas para inaugurar su tienda en San Pablo.

La empresa inició un proceso de transformación digital durante la pandemia que le permitió reconvertir rápidamente su modelo de negocios -anteriormente basado en tiendas físicas- a un modelo digital, lo que le permitió crecer exponencialmente sin necesidad de reducir su planta de personal.

UNA OPERACIÓN DE U\$S 12 MILLONES

# Una minera australiana compra dos proyectos de plata en Santa Cruz

Unico Silver (USL) firmó una carta de intención vinculante para comprar la propiedad total de los proyectos Joaquín y Cerro Puntudo, que estaban en manos de Pan American Silver.

\_\_\_ Florencia Lendoiro

\_\_\_ flendoiro@cronista.com

Llega otra inversión de una empresa australiana para la minería argentina. Unico Silver (USL) firmó una carta de intención vinculante para comprar la propiedad total de los proyectos Joaquín y Cerro Puntudo en Argentina de Pan American Silver.

Los costos iniciales de la adquisición suman u\$s 2 millones, financiados con las reservas de efectivo existentes, e incluyen pagos futuros de u\$s 2 millones tras la publicación del estudio de viabilidad y de u\$s 8 millones tras la primera producción.

La operación reafirma la posición de USL en la provincia de Santa Cruz, a la espera de las aprobaciones necesarias que se prevén para fines de septiembre de este año. Incluye infraestructura de campamento y un acuerdo de minería y acceso válido hasta 2034.

USL pasa así a ser dueña del 100% de cinco proyectos que eran propiedad de gigantes de la minería mundial como Pan American Silver y Yamana (en marzo de 2023, PAAS concluyó la adquisición de Yamana y asumió la propiedad de ciertas propiedades en poder de Extorre Gold Mines, incluyendo Cerro Puntudo). Este nuevo acuerdo fue convenido con Minera Tritón, la filial argentina de PAAS.

Todd Williams, CEO de la compañía, dijo que "Joaquín aporta a la cartera un gran recurso de plata explotable a cielo abierto en un arrendamiento minero autorizado. La combinación de Joaquín y Cerro Puntudo hace que por primera vez una sola compañía junior posea un propiedad completa en este distrito platero emergente (Macizo Deseado). La adquisición eleva a USL en un grupo global único con un claro camino hacia un recurso de plata equivalente de +200 Moz en una provincia prominente. Esperamos cambiar nuestro enfoque de la consolidación regional a la exploración y la exploración, y el avance de Joaquín hacia un primer recurso conforme al JORC".

Hay cuatro prospectos



La exploración realizada identificó una importante mineralización de plata en la zona

USL pasa así a ser dueña del 100% de cinco proyectos, en una zona de alto potencial aun poco explotada

avanzados dentro del proyecto que tienen prioridad para el crecimiento de los recursos a corto plazo: La Negra (estructura de alimentación), Extensión de La Negra, Extensión de La Morocha y Brecha Puntudo. La letra chica del acuerdo indica que USL pagará a PAAS incialmente u\$s 2 millones en la fecha de cierre del acuerdo. Otro u\$s 2 millones serán pagados dentro de los 10 días calendario siguientes a la fecha del estudio de factibilidad de la propiedad mineras (Joaquín) o el inicio de la producción comercial de las propiedades, lo que ocurra primero. Más tarde se suman u\$s 4 millones, en un plazo de 10 días naturales tras el inicio de la primera producción.

Además de la venta de Mi-

nera Joaquín, PAAS también transferirá a USL (y a su filial argentina Ivael Mining) el 100% de las propiedades mineras de Cerro Puntudo a cambio de la concesión a PAAS de 1% de rendimiento neto de fundición sobre todo el mineral producido en las propiedades mineras de Cerro Puntudo (excluye Joaquín). También, u\$s 4 millones pagados dentro de los 10 días calendario siguientes al inicio de la producción comercial de las propiedades mineras de Cerro Puntudo.\_\_\_

STELLANTIS RELANZÓ EL MOBI

### Fiat ya vende en las concesionarias el auto 0 km más barato del mercado local

\_\_\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

Fiat Argentina anunció que ya se comercializa en las concesionarias de la marca el nuevo Mobi Trekking, un city car conocido para el público local porque estuvo presente en el mercado nacional, y que dará pelea en el segmento de entrada de gama de los vehículos 0 kilómetro.

El lanzamiento por fuera del plan de ahorro significa el regreso del modelo a la Argentina que llegó al país en 2016 y que hasta 2023 comercializó poco más de 45.000 unidades. Por ahora, en el país, se vende únicamente en la versión Trekking, la que ofrece una apariencia más aventurera.

El regreso del modelo, fa-

bricado en Brasil, se produce en momentos en que las terminales tienen más facilidades de importación de modelos para completar sus portfolios, luego de dos años de restricciones que limitaron sensiblemente la oferta de unidades.

El nuevo Fiat Mobi Trekking 1.0 MT se posicionará por debajo del que fue el número uno de ventas del país en los últimos años, el sedán Cronos, que se produce en la planta industrial de Córdoba.

El Fiat Mobi llegó a los salones de la red de concesionarios para comercializarse a través de todos los canales de la marca, con uno de los valores más bajos del mercado ya que se posiciona a un precio de \$19 millones.

Hace un mes, la marca había

dado inicio a la comercialización a través del Plan de Ahorro, el nuevo modelo llega ahora a todos los salones del país para arrancar la venta tradicional. Al igual que el resto de la gama Fiat, el Mobi cuenta con una garantía transferible de tres años ó 100.000 kilómetros.

Mobi es el tradicional city car: se presenta como uno de los vehículos más livianos del mercado, lo que supone ventajas tanto en el ahorro de combustible como en las prestaciones, además de la facilidad de estacionar y maniobrar, así como ágil en el tránsito,

El plan de ahorro de la marca ofrece una propuesta 80/20 con diferimientos en las primeras 24 cuotas y adjudicaciones pactadas a partir de la cuota número 3, 12,



El modelo más económico del mercado cuesta unos \$ 19 millones

24 y 36 y con una integración del 20 por ciento.

El Mobi, que inició su fabricación en Brasil en 2016, permitió en la Argentina cubrir el espacio del Fiat Uno, un éxito en ventas del mercado local, para mantener un vehículo económico como entrada de gama en un segmento en que rivaliza con Volkswagen up!, Chery QQ, y

Renault Kwid, entre otros.

Además de los cambios estéticos y de confort, el modelo fabricado en Brasil suma en materia de seguridad, recursos como el doble airbag, ABS, ESP, anclajes ISOFIX y cinturones de tres puntos, a los que se suman el asistente de arranque en pendientes y el indicador de presión de los neumáticos. ANOCHE HUBO ASAMBLEAS EN ESA TERMINAL

### Gremios podrían complicar vuelos de hoy en Ezeiza



El lunes fue la primera jornada y hubo 6500 pasajeros afectados

Los sindicatos aeronaúticos siguen con su cronograma de reclamos. Al cierre de esta edición, comenzaban en el Pistarini, donde advirtieron que afectaría la programación

Lola Loustalot

\_\_\_ lloustalot@cronista.com

El gremio aeronáutico avanza con su cronograma de asambleas que anunció hace unos días, en reclamo de aumentos salariales y falta de acuerdo en paritarias. Ayer tuvieron lugar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y comenzaron a las 21, una franja horaria clave para el despegue de vuelos internacionales. Esto provocó alteraciones en el cronograma de vuelos para hoy.

Tras la jornada de protestas del lunes en Aeroparque, que finalizó con 28 vuelos cancelados o retrasados y, aproximadamente, 6500 pasajeros afectados, los gremios decidieron avanzar normalmente con su esquema de asambleas.

Esto fue ante la ausencia de una oferta salarial en Aerolíneas Argentinas, Intercargo (proveedora principal de servicios de rampa en los aeropuertos locales y una de las empresas que el Gobierno planea privatizar), Operador Mayorista De Servicios Turísticos (Optar; forma parte del grupo Aerolíneas) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Los gremios involucrados son la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa).

Las jornadas de protestas comenzaron a las 21 del jueves. Al momento del cierre de este diario, las aerolíneas que operan en el aeropuerto internacional no develaron cómo las afectó esta medida, ni adelantaron si se retrasaron o cancelaron los vuelos durante la jornada de protestas.

Sin embargo, la asociación de pilotos publicó ayer en sus redes

La primera jornada de protestas fue en Aeroparque y finalizó con 28 vuelos cancelados o retrasados

Muchas de las empresas que operan en Ezeiza quedaron afectadas, excepto Flybondi y **American Airilines** 

sociales: "Continuando con nuestro cronograma de acciones gremiales, realizaremos el jueves 22, a partir de las 21 hrs, una Asamblea en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que producirá demoras y cancelaciones de vuelos internacionales".

La mayoría de las empresas que despegan o aterrizan en Ezeiza estarán afectadas por la medida, con excepción de Flybondi y American Airilines, que cuentan con sus propios servicios de rampa, independiente de Intercargo.....



Las empresas de ingeniería y construcción Techint y Sacde concluyeron los trabajos de la obra de 100 kilómetros de ducto de la Reversión del Gasoducto Norte antes de la fecha establecida en los contratos y alcanzaron en forma anticipada la condición de Apto para Funcio-

Las empresas que conformaron una unión transitoria para

nar (APF).

esta licitación se hicieron cargo del Gasoducto de Integración Federal Tio Pujio-La Carlota que permitirá reemplazar el gas de Bolivia y abastecer a las provincias del norte desde Vaca

Muerta.

La obra abarca la ampliación de un tramo de gasoducto que tiene a cargo la empresa BTU, y la reversión de cuatro plantas compresoras, lo que en conjunto debería permitir a la estatal Energía Argentina tener la obra concluida para septiembre.

La tarea de las compresoras fue adjudicada a la empresa Esuco y son las plantas de Ferreyra y Deán Funes en la provincia de Córdoba, Lavalle en Santiago del Estero y Lumbreras en Salta, ubicadas sobre la traza del Gasoducto Norte operado por TGN.

El proyecto demandará poco más de u\$s 700 millones, de los cuales u\$s 540 millones fueron aportador por el Banco de Desarrollo de América Latina -CAF.

La ejecución fue realizada para Energía Argentina, bajo la modalidad de contrato EPC (ingeniería, suministros y construcción), un formato similar al que las mismas empresas realizaron en los tramos 2 y 3

del gasoducto Néstor Kirchner hace dos años.

La obra a cargo de Techint-Sacde permitió unir el gasoducto Centro Oeste y el Gasoducto del Norte, ambos operados por la transportadora TGN.

Durante la construcción del ducto en la provincia de Córdoba se alcanzó un promedio de 3 kilómetros diarios de avance con soldaduras ejecutadas en un solo frente, alcanzando un récord para este tipo de proyectos.

Este hito fue posible mediante la utilización de tecnologías como la soldadura automática y la planta de doble junta, sistemas, utilizados en simultáneo por primera vez en el país por la UTE en el GPNK.

La construcción de los 100 km del Gasoducto de Integración Federal tuvo como desafío más de 30 cruces especiales, como rutas

En el pico de la obra, trabajaron 1100 personas y se movilizaron más de 500 equipos de construcción

provinciales, arroyos y ríos. En el pico de la obra, trabajaron más de 1100 personas y se movilizaron más de 500 equipos de construcción.

La reversión del Gasoducto Norte es una obra que amplía el sistema de transporte de gas de la Argentina y que permitirá llevar el gas producido en Vaca Muerta a las provincias del norte, reemplazando importaciones de Bolivia. Abastecerá industrias y hogares, termoeléctricas y potenciará nuevas actividades productivas como la minería de litio.\_\_\_

#### GRAN CANTIDAD de INSUMOS/MATERIAS PRIMAS y MATERIALES ELECTRICOS

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N 27 Sec. N 53 sito en la calle Montevideo N 546 piso 1º CABA comunica por un dia en autos caratulados: SAN UP S.A. S/QUIEBRA S/INCIDENTE DE VENTA BIENES MUEBLES" (Expte. Nº 9730/2020/17) que el martillero CESAR LUIS BENITEZ BARBOSA (CUIT 20-17430974-5 infoluisbenitez@gmail.com) rematarà el 5 de Septiembre de 2024 a las 9:00 hs. en punto en la calle Jean Jaures N° 545 de esta Ciudad los bienes muebles de la fallida SAN UP S.A. (Cuit 30-64717845-2) cuyo inventario obra a fojas 43/70 y 204/5 de las presentes actuaciones, el cual podrá ser consultado ingresando a través del portal digital del Poder Judicial de la Nación consignándose los datos del expediente (Fuero Comercial/número de expediente, año, incidente vinculado) y/o en los portales (RemateXremate.com o inforemate.com) distribuidos por lotes y con sus bases respectivas. AD-CORPUS, BASES VARIAS: más IVA 10,5%, Al contado y al mejor postor y en dinero en efectivo. Comisión 10% más IVA. Arancel Acordada 10/99 CSJN 0,25%. Se presume que los oferentes tienen debido conocimiento de las constancias de autos, del principal y del incidente n. 7 relativas a la subasta decretada. Serán admitidas ofertas bajo sobre art. 162 del Reglamento del Fuero y reglamentación del art. 570 CPCC las que deberán ser presentadas ante este Juzgado y Secretaria hasta dos dias hábiles antes de la subasta en el horario de atención del Tribunal. Se deja expresa constancia de que se encuentra prohibida la compra en comisión como así también la posterior cesión del boleto de compraventa. En caso de adeudarse patentes e infracciones con respecto al automotor las devengadas con posterioridad a posesión estarán a cargo del adquirente. El retiro y traslado de los bienes corre por cuenta, costo y riesgo del comprador. Así como los gastos que pudiera irrogar la inscripción del automotor en el registro correspondiente. Los bienes se venden en el estado en que se encuentran y exhiben, no aceptándose reclamos de ninguna naturaleza. Exhibición: días 29 y 30 de Agosto de 14:00 a 18:00 hs, en el domicilio de la Calle 99 Güernes N° 2952/6, Pdo. Grai San Martín, Pcia. Bs As. Para concurrir a los remates el público previamente deberá inscribirse a través de la web del Alto Tribunal (www.csjn.gov.ar) ingresando al link Oficina de Subastas Tràmites: turnos registro y deberá presentarse el día y hora asignado en Jean Jaures 545 Pb, CABA, con el formulario que indica el sitio aludido. Para más informes consultar al martillero a los teléfonos 11-3345-6689 / 11-5869-9538. Publiquese edicto por un día en el diario "EL CRONISTA". Buenos Aires, 15 de Agosto de 2024, ALEJANDRA MARTI, SECRETARIA



La obra es conocida como el nuevo Gasoducto de Integración Federal

OBRA CLAVE DEL REVERSAL DEL NORTE

El Cronista Viernes 23 de agosto de 2024

### Info Technology

#### Llegan nuevos auriculares de conducción ósea

La marca Garmin anunció el arribo al país de su modelo Shokz inalámbrico, que permite disfrutar de música sin aislarse del entorno





La computación cuántica promete acelerar la capacidad de procesamiento e impulsar nuevos negocios

PUEDE CREAR U\$S 850.000 MILLONES PARA 2040

# La computación cuántica, un nuevo horizonte para las empresas

Expertos proyectan un impacto económico masivo para las próximas décadas. Inversiones y apoyo gubernamental impulsan el desarrollo, mientras las industrias se preparan para una revolución

\_\_ Adrián Mansilla

\_ amansilla@cronista.com

La computación cuántica se perfila como una tecnología revolucionaria que promete transformar múltiples industrias y generar un impacto económico significativo en las próximas décadas. Según un reciente análisis de Boston Consulting Group (BCG), esta tecnología emergente podría crear entre u\$s 450 mil millones y u\$s 850 mil millones de valor económico a nivel mundial para 2040, manteniendo un merca-

do de u\$s 90 mil millones a u\$s 170 mil millones para proveedores de hardware y software.

A pesar de los desafíos técnicos y la feroz competencia de la computación clásica, el sector de la computación cuántica continúa atrayendo inversiones sustanciales. En 2023, captó u\$s 1.200 millones de capital de riesgo, demostrando la confianza persistente de los inversores en su potencial. Además, los gobiernos de todo el mundo están realizando importantes inversiones en esta tecnología, previendo un futuro donde deEl sector de la computación cuántica sigue atrayendo inversiones y apoyo de los gobiernos

Ser pioneros en computación cuántica puede asegurar una posición competitiva fuerte durante décadas sempeñe un papel crucial en la seguridad nacional y el crecimiento económico. Se estima que el apoyo del sector público superará los u\$s 10 mil millones en los próximos tres a cinco años.

#### MOMENTOS DECISIVOS

Julián Herman, managing director y socio de BCG, destaca: "Estamos en un momento crucial para la computación cuántica. Si bien hay casos científicos y comerciales claros para los cuales esta tecnología superará con creces a la alternativa clásica algún día, aún no ha demostrado esta ventaja a gran escala". Sin embargo, enfatiza que "el crecimiento sostenido en inversiones y el apoyo gubernamental subrayan la confianza en que la computación cuántica será un motor de creación de valor económico e innovación científica".

BCG proyecta que el mercado de la computación cuántica madurará en tres fases: la era NISO (escala intermedia ruidosa) hasta 2030, la ventaja cuántica amplia entre 2030 y 2040, y la tolerancia a fallos a escala completa después de 2040. Aunque las expectativas a corto plazo para la era NISQ fueron revisadas a la baja, se espera que las máquinas cuánticas ofrezcan un valor tangible de entre u\$s 100 millones a u\$s 500 millones al año durante esta fase, especialmente en simulaciones de materiales y productos químicos.

A pesar de estos ajustes, BCG mantiene una proyección optimista para el mercado de proveedores y estima un valor de entre u\$s 1.000 millones y u\$s 2.000 millones para 2030. Este crecimiento estará impulsado por el apoyo del sector público, inversiones corporativas y el desarrollo de cadenas de suministro especializadas.

#### EN LATINOAMÉRICA

En cuanto a la implementación en nuestra región, Herman señala: "Aunque actualmente no existe una gran adopción de computadoras cuánticas operativos en escala comercial en la región, el interés académico y empresarial sigue en aumento". Destaca el importante crecimiento de la investigación y el desarrollo de startups, así como eventos recientes, como la 21ª Conferencia Internacional sobre Física Cuántica y Lógica en Argentina, y la creación de una comisión de expertos en tecnología cuántica en Chile.

Las industrias que se beneficiarán primero de la computación cuántica son la tecnológica, la química-agrícola, la farmacéutica, la de defensa y espacial, y la financiera. "Se identifican más de cien casos de uso de alto valor en los que se podría aplicar esta tecnología", explica Herman.

Para la industria tecnológica, ser pioneros en servicios de computación cuántica y tecnología híbrida podría asegurar una posición competitiva fuerte durante décadas. El sector químico-agrícola podrá mejorar sus capacidades de modelado y simulación molecular, mientras que la industria farmacéutica podrá acelerar el descubrimiento de medicamentos. En defensa y espacio, se esperan avances en comunicaciones seguras y simulaciones complejas, y el sector financiero podría optimizar la evaluación de riesgos y la gestión de carteras.

# Mundo & Finalcial Times



#### Hallan muerto a Mike Lynch

Los cadáveres del empresario tecnológico y de cuatro de sus invitados, Christopher Morbvillo, Jonathan Bloomer y sus esposas, fueron recuperadosayer tras el naufragio en Sicilia.

U\$S 90.000 MILLONES EN AGOSTO

### Suben los fondos de money market a la espera de que la Fed baje las tasas



La mayoría de las suscripciones proceden de inversores institucionales. BLOOMBERG

Los inversores institucionales buscan mayores rendimientos mientras el mercado se prepara para que la Reserva Federal de Estados Unidos reduzca los costos de endeudamiento

#### \_ Harriet Clarfelt

En la primera quincena de agosto han entrado casi u\$s90.000 millones en fondos de money market de Estados Unidos. Los inversores buscan rendimientos atractivos que pudieran sobrevivir a un recorte esperado de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en septiembre.

Los fondos de money market, que tienen efectivo y activos a corto plazo, incluida deuda pública, recibieron u\$s88.200 millones netos entre el 1 y el 15 de agosto, la cifra más alta en una primera quincena de mes desde noviembre del año pasado. La mayoría de las suscripciones proceden de inversores institucionales.

Personas de la industria dicen que la avalancha de dinero refleja cómo se posicionan los inversores institucionales para una caída de tasas, desde su actual nivel de entre 5,5% y 5,25%, el próximo mes.

Los rendimientos de las Letras del Tesoro suelen disminuir antes de un recorte previsto de tasas de interés, y caen más inmediatamente después de que la rebaja de tasas, pero los fondos de money market pueden ofrecer mejor rendimiento durante más tiempo porque tienen activos más diversificados. La apuesta de los institucionales por los money markets indica que es mayor la probabilidad mucho mayor de que la Fed fleLos fondos de money market compiten con las acciones y los bonos como refugio de los inversores

xibilice su política monetaria en septiembre, según los expertos.

"El aumento institucional que hemos observado se ha producido realmente en las dos últimas semanas", afirma Shelly Antoniewicz, economista jefe adjunta de The Investment Company Institute. "La razón es que ahora está bastante claro que hay muchas más posibilidades de que la Fed suavice su política en septiembre".

Las entradas de capital a los fondos de money market en agosto ponen de relieve cómo estos vehículos siguen compitiendo con las acciones y los bonos a corto plazo como refugio los inversores.

Los fondos de money market tuvieron un año 2023 espectacular, ya que las tasas subieron a máximos de 23 años para combatir la inflación. Las entradas netas alcanzaron un récord de u\$s 1,2 billón en 2023, según datos de EPFR, con una significativa demanda de los inversores minoristas. Ahora, siguen su ejemplo los inversores institucionales.

"Esto es algo que ocurre con bastante regularidad cuando las tasas de interés empiezan a bajar", afirma Deborah Cunningham, directora de inversiones de mercados de liquidez global de Federated Hermes. "Como los rendimientos de esos valores directos han bajado con las expectativas de nuevos recortes de tasas de la Fed, [los inversores] prefieren mantener el rendimiento de un fondo de money market durante más tiempo".

Los fondos de money market estadounidenses pueden tener un vencimiento promedio ponderado de hasta 60 días, lo que significa que pueden mantener una amplia gama de títulos, desde deuda con vencimiento a tres o seis meses hasta activos con vencimientos mucho más cortos.

Según Crane Data, el rendimiento medio de los fondos de money market estadounidense es actualmente del 5,1%. Hasta ahora, la tasa de interés de los préstamos a un día es del 5,32%.

Sin embargo, "son los valores directos, como el papel comercial a un día, los certificados de depósito a un día... [los que] van a cambiar instantáneamente cuando la Fed comience a relajar su política monetaria", dice Antoniewicz, refiriéndose a una disminución anticipada en los rendimientos de los activos a corto plazo negociados directamente en el mercado.

Aunque las entradas de capital se han mantenido este año, se han ralentizado a medida que se estabilizaron las tasas de interés. Los gestores de fondos aseguran que ya hay señales de que los inversores minoristas se están diversificando hacia clases de activos más riesgosas, como las acciones.

Sin embargo, señalaron que las entradas de agosto fueron una señal temprana de que más dinero institucional estaba fluyendo hacia el activo, ya que las grandes empresas que necesitan acceso rápido al capital para sus operaciones también buscan un rendimiento de su efectivo.

"Si usted es cash manager de una gran empresa institucional que tiene una cantidad sustancial de liquidez en el mercado, 10 puntos básicos, 20 puntos básicos pueden hacer una gran diferencia, incluso si es solo por un mes", dijo Cunningham.

Los participantes del mercado también dijeron que esperaban que los recortes de tasas de la Fed fueran graduales en lugar de rápidos, lo que significaría que los rendimientos de los fondos de money market disminuirían durante un período prolongado de tiempo.

Los débiles datos sobre el empleo en EE.UU. a principios de mes generaron temores de una recesión inminente. Datos económicos más sólidos han apaciguado esas preocupaciones, pero los mercados siguen descontando poco menos de un punto porcentual de recortes para fin de año.

Sin embargo, John Tobin, director de inversiones de Dreyfus, señaló que "cada recorte de tasas en la historia reciente ha sido una función de bajar las tasas hasta llegar a cero porque ha habido una crisis financiera". Por el contrario, dijo, "aquí, suponiendo que ese no sea el caso, ahora estamos hablando de tasas terminales con un nivel de al menos 3%".

Eso implica que los fondos del money market podrían seguir atrayendo activos mucho después de que la Fed recorte las tasas. Esta vez, "los fondos de money market están mejor posicionados", declaró.

Aun así, los participantes del sector aceptan que la capacidad de los fondos del money market para atraer entradas persistentes depende de la durabilidad de la economía estadounidense, que permita a la Fed reducir suavemente el costo de los préstamos.

Cunningham cree que las tasas superiores al 3% son un obstáculo. "Si empiezan a caer por debajo del 3%, es cuando la gente empieza a preocuparse y a buscar otros productos".\_\_\_

FALLO "INAPELABLE"

# Venezuela: el Tribunal Supremo dio como ganador a Maduro y se profundiza la crisis

La intervención del máximo Tribunal, que fue solicitada por Nicolás Maduro, ha sido cuestionada por observadores locales y extranjeros que dudan de la independencia del organismo

\_\_\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

En un fallo inapelable, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela convalidó ayer los resultados que dan como ganador a Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio, sellando el respaldo institucional al partido gobernante en medio de una profunda crisis política.

Esta resolución del TSJ se anticipaba por la conformación del cuerpo de magistrados: todos respondían al actual régimen en Venezuela, por lo que acompañarían las cifras que se difundieron desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) la noche de los comicios.

La presidenta del tribunal, Caryslia Rodríguez, indicó que tras las presentaciones de los actores convocados y recolectados los instrumentos electorales, los magistrados de la sala electoral certificaron "de manera irrestricta e inequívoca" los resultados electorales.

"Podemos concluir que los boletines emitidos por el Consejo Nacional Electoral están respaldados por las actas de escrutinios emitidas por cada una de las máquinas" de votación, indicó Rodríguez al leer la sentencia, la cual se esperaba para que se profundice la crisis.

La intervención del máximo Tribunal, que fue solicitada por Maduro, ha sido cuestionada por observadores locales y extranjeros que dudan de la independencia del organismo. Entre ellos, distintos Gobiernos que exigen transparencia y el prestigioso Centro Carter.

Rodríguez confirmó que la sentencia que se emitió tiene "carácter de cosa juzgada y será inapelable, de obligatorio acatamiento", además de corroborar, según este organismo, que se produjo durante la noche de la votación un ataque cibernético al CNE.

También le pidió al CNE que publique todos los datos, uno de los principales reclamos de países como Estados Unidos, Brasil y Colombia, pero no dio detalles de si esa publicación sería en el sitio web del Consejo, como ha sido tradicionalmente. Agregó que el material queda en el resguardo del tribunal.

El tribunal también acordó

enviar una copia de su fallo a la Fiscalía para incorporarlo a las investigaciones penales para determinar las eventuales responsabilidades de los principales rostros de la oposición, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia (rival de Maduro en las elecciones presidenciales), en delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos y asociación para delinquir, entre otros.

Por su parte, Machado y González Urrutia -que no se presentó ante el TSJ por considerarlo parcial-, continúa con la intención de provocar la presión internacional en Venezuela

"Los boletines emitidos por el CNE están respaldados por las actas de escrutinios", dijo Rodríguez

Rodríguez también pidió que publiquen los datos, uno de los principales reclamos de EE.UU., Brasil y Colombia

y muestra las actas que fueron subidas a su página horas después de las elecciones.

La presidenta del TSJ reiteró que González incurrió en desacato al no acudir a la citación que hizo el tribunal a todos los candidatos. Las leyes venezolanas castigan con arresto de cinco a 30 días, indicaron abogados.

#### CONTINÚA LA REPRESIÓN

Desde la votación y las protestas antigubernamentales que le siguieron, el gobierno de Maduro ha llevado a cabo lo que la oposición, grupos de derechos humanos y sindicatos han caracterizado como una ofensiva contra sus críticos.

Esas acciones han incluido la detención de manifestantes y representantes de partidos



Al menos 23 personas murieron en las protestas. BLOOMBERG

opositores y una investigación a Machado y González Urrutia, por supuestamente incitar a los militares a cometer delitos. También se aprobó una ley que endurece las normas sobre las ONG y se produjeron renuncias forzadas de empleados estatales que supuestamente apoyan opiniones a favor de la oposición.

Al menos 23 manifestantes han muerto en manifestaciones antigubernamentales desde las elecciones, y unos 2400 han sido arrestados, según las Naciones Unidas. Maduro dice que los manifestantes son extremistas y fascistas.

Al mediodía del jueves se realizaba una manifestación del oficialismo en las calles del centro de Caracas en rechazo al "fascismo" y en apoyo a Maduro.

La comunidad internacional ha ofrecido una serie de sugerencias sobre cómo se podría superar la crisis electoral, incluida una nueva votación, pero la mayoría han sido rechazadas tanto por Maduro como por la oposición liderada por Machado.\_\_

#### MINISTERIO DE JUSTICIA

En el marco de lo establecido en el art. 9" de la Ley Nº 25.246 conforme las modificaciones introducidas por la Ley Nº 26.683, se hace saber que, a efectos de cubrir la vacante de VICEPRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (U.I.F.), se ha propuesto al doctor Santiago Martin González Rodríguez, de nacionalidad argentina, con los siguientes antecedentes curriculares:

Nació el 5 de enero de 1980, D.N.I. 27.791.913. Es procurador y luego abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en el año 2007. Desde entonces ha desarrollado la actividad en forma liberal y ha iniciado su carrera docente en la materia Práctica Profesional de la misma casa de egreso, la que se dicta en el marco del Patrocinio Juridico Gratuito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (2009-actualidad) y ha continuado su carrera docente con especial interés en el Derecho Procesal, asumiendo el dictado de cursos de Elementos del Derecho Procesal Civil y Comercial, y Elementos y Práctica del Derecho Procesal Civil y Comercial en las Universidades de Ciencias Empresariales y sociales (2017-actualidad), Nacional de José C. Paz (2021-2022), de Flores (2023-actualidad), con el cargo de adjunto. En el interin, cursó módulos de actualización en Derecho Aduanero (2008), y participó de varios cursos y jornadas tanto como expositor, como así también como asistente, en el compromiso de la actualización constante. Desde el 2022 hasta la actualidad es Miembro titular de la Comisión de Abogados en relación de dependencia con el Estado del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y con anterioridad fue miembrpo titular de las comisiones de Seguimiento de la Actividad Judicial y de Justicia del mismo cuerpo colegiado (2019-2022). Entre el 2012 y el 2014 dictó la capacitación "Ética y deontología Profesional" para el personal de la Administración Nacional de Medicamentos , Alimentos y Tecnología (ANMAT). Previamente a todo ello y en un estado inicial de su carrera universitaria, transitó mediante contrato unos meses por la Fiscalia Nacional en lo Criminal de Instrucción Nro. 35, que por el año 2004 se encontraba a cargo del Dr. Cudicio, para luego ser parte del Estudio Jurídico de la Dra. Susana López, en donde terminó sus estudios y decidió ejercer la profesión en forma liberal.

(\*) Se informa que se trata de una sintesis de los datos que componen su Curriculum Vitae que podrà ser consultado en detalle en la página web del Ministerio de Justicia: www.jus.gov.ar Asimismo, se transcribe a continuación el art. 9, inc. f) de la Ley N° 25.246 conforme las modificaciones introducidas por la Ley N° 26.683;

Art. 9, inc. f): los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales y las entidades académicas podrán, en el plazo de quince (15) días contados desde la última publicación en el Boletín Oficial del inc. B del presente artículo, presentar al Ministerio de Justicia, por escrito y de modo fundado y documentado, observaciones respecto de los candidatos. Sin perjuicio de las presentaciones que se realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial y académico a los fines de su valoración.

Las presentaciones se deberán realizar en el Ministerio de Justicia de la Nación, por ante la **Dirección de Gestión**Documental y Despacho, sita en Sarmiento 329, Planta Baja, en el horario de 10:00 a 16:00.







MIN 5° MÁX 12°

### **B** Lado B

### El Travel Sale ofrecerá descuentos de hasta el 50% en viajes



En la edición 2024 estarán disponibles descuentos en transporte, alojamiento y paquetes turísticos, además de los vuelos de cabotaje, que tendrán financiación sin interés

La iniciativa comienza el próximo lunes y se extenderá hasta el 1 de septiembre. La industria proyecta multiplicar sus ventas

\_\_\_ Lola Loustalot \_\_\_ Iloustalot@cronista.com

l Travel Sale, una iniciativa que impulsa la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) que ofrecerá descuentos para viajar por la Argentina, se llevará a cabo a partir del próximo lunes 26 de agosto y se extenderá hasta el 1 de septiembre de 2024.

En la edición 2024, estarán disponibles descuentos en transporte, alojamiento, paquetes turísticos y excursiones. También, los vuelos de cabotaje tendrán financiación sin interés. Incluso, en algunos casos, habrá promociones El sector tiene la expectativa de superar el millón de visitas en la página del sitio. Además, se espera que la facturación del evento alcance los \$ 3500 millones en asistencia al viajero y descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados.

El sector tiene la expectativa de superar el millón de visitas en la página del sitio, en el que participarán más de 40 agencias de viajes. La rebaja promedio, según explican en la industria, se ubicará entre el 18 y el 22 por ciento. Además, se espera que la facturación del evento alcance los \$3500 millones. Este número es similar al del año pasado, ajustado por inflación.

"Durante el Travel Sale vamos a ofrecer cupones de descuento, tarifas exclusivas y productos nacionales en cuotas sin interés. Esperamos ver un crecimiento en los pagos en dólares de viajes al exterior vía transferencia bancaria o deposito, un fenómeno que creció en 2024 para evitar el impuesto PAIS", comentó Guido Boutet, gerente de marketing de Travel Services.

A pesar de que las promociones del evento estarán focalizadas en promover el turismo nacional, en el sector anticipan que habrá descuentos y beneficios para los destinos más elegidos por los argentinos para vacacionar en el exterior, como Miami, Madrid y Río de Janeiro.

Matías Mute, co-fundador de Promos Aéreas, reconoció que "los vuelos a ciudades altamente demandados como Miami, Barcelona, Madrid, Río de Janeiro siempre tienen buenas ofertas. Aunque suele sorprender siempre algún destino poco promocionado".

Según adelantaron los organizadores, este tipo de eventos multiplica las ventas de las agencias de turismo, si se lo compara con una habitual. De hecho, en promedio, el incremento llega al 200 por ciento.

Despegar, por su parte, ofrecerá a sus clientes hasta 24 cuotas sin interés y promociones adicionales en la aplicación de la empresa, como descuentos exclusivos en vuelos y alojamientos.

"Esta es la décima edición de Travel Sale. No solo es una gran vidriera de publicidad y comunicación para las agencias de viajes, sino que se ha ido transformando, edición tras edición, en uno de los eventos de ofertas más esperados. Estamos convencidos de que será un fuerte potenciador de esta temporada baja", afirmó Andrés Deyá, presidente de Faevyt.

En el caso de la low cost Flybondi, participará del evento con la devolución del 60% del precio de los pasajes. La devolución del dinero es solo para compras en la web de la aerolínea y para aquellos vuelos que se realicen entre el 1 de diciembre de este año al 1 de julio del año que viene.

La aérea entregará un voucher a sus clientes que será equivalente al 60% del valor de la compra, sin tope de reintegro y que se podrá utilizar en un próximo viaje, a nombre de cualquier pasajero y para cualquiera de las 26 rutas que vuela Flybondi.....